# Tribuna Jueves, 20 de junio de 2024 | Número 13.823



MONARQUÍA

SOCIEDADVIYVII

El Rey reivindica la coherencia que ha guiado sus actos en estos diez años





La Ley de Restauración de la Naturaleza no tiene presupuesto

El sector primario vuelve a convertirse en monêda de cambio comercia

METEOROLOGÍA | ANÁLISIS

# La capital supera los 40 grados durante los últimos tres veranos

Los meses de junio, julio y agosto de 2022 fueron los más calurosos y secos de la última década • El estío más 'frío' fue el de 1997 CUENCA4

**EDUCACIÓN** 

ANPE teme una posible pérdida de empleos por la baja matriculación

SOLIDARIDAD

## BANCO DE ALIMENTOS: SOS

MUNICIPAL

CUENCA**6** 

**POLÍTICA** 

ESPAÑA**V** 

El Ayuntamiento invertirá 40.000 euros en la reparación de los accesos a El Sargal

Núñez Feijóo y el independentismo cercan a Sánchez por la financiación





## PEQUEÑOS ATLETAS

Los alumnos del CEIP El Carmen ponen el broche de oro al curso académico con los 'Juegos CarmeOlímpicos Sostenibles' CUENCA17

**ENTREVISTA | ESCRITOR** 



«Creo en la esperanza, a pesar de todo hay que tener confianza en el ser humano»





## **OPINIÓN**



LAS FRASES

**CRISTINA LÓPEZ** CONCEJAL DEL PP

«Corremos el riesgo de una 'trampa de talento' por la emigración de la población de entre 15 y 39 años» **JOSÉ VICENTE VILLALBA** PRESIDENTE DE ANPE CUENCA

«Vamos a poner nota a la Administración y, por primera vez desde hace años, le vamos a aprobar» ROBERTO SANZ ESCRITOR

«A pesar de todo, creo que hay que tener confianza en el ser humano»

#### EL SEMÁFORO

CARLOS VILLASEÑOR SECRETARIO PROVINCIAL DEL BANCO DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos
no atraviesa por
su mejor momento
y vive una situación
de «precariedad».
Por eso, para que su
ingente y voluntario
trabajo no caiga en
saco roto, piden la mano
tendida de «todo el mundo»,.

ISIDORO GÓMEZ CAVERO EXPRESIDENTE DEL BM CIUDAD ENCANTANDA

Su gestión al frente del equipo de balonmano de la ciudad ha sido, sencillamente, espectacular. Lo ha posicionado en lo más alto de esta disciplina contra viento y marea. Ahora toca dar un merecido paso atrás.



**PSOE Y PP**NEGOCIACIONES DEL ESTATUTO

Durante meses PSOE y PP Ilevan negociando la reforma del Estatuto y parece que marcha a buen ritmo. Aparte de iniciativas de consultas a los colectivos o del cruce de pullas habitual, lo importante es que todo pinta a consenso.



En diez años a Felipe VI le ha tocado el referéndum ilegal en Cataluña, una pandemia, un volcán en erupción, muchas rondas de contactos para que se forme gobierno... Ante tanta incertidumbre se agradece el desempeño de su labor institucional.





HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO



CRÓNICA PERSONAL | PILAR CERNUDA

## El papelón del fiscal general

Ninguno ha llegado al nivel de **servilismo** a **Moncloa** como García Ortiz Alvaro García Ortiz se está cubriendo de gloria. Todos los Fiscales Generales del Estado se muestran inclinados a mostrarse más sumisos que rebeldes ante el presidente del Gobierno que los nombró, pero ninguno ha llegado al nivel de servilismo de García Ortiz. Ninguno. Algún día volverá a ejercer su profesión y habrá que ver entonces cómo reaccionan sus compañeros ante el papelón que cumple estos días, presto a ponerse en primer tiempo de saludo ante las instrucciones que le llegan de Moncloa.

Los periodistas nos equivocamos con frecuencia, y en este caso la abajo firmante fue incapaz de reconocer la falsedad con la que se expresaba aquel nuevo fiscal general con el que compartió mesa al poco de ser designado. Estaba empeñado en cumplir su trabajo con la máxima profesionalidad, sin interferencias, sin dejarse llevar por presiones externas. Puso ejemplos de cómo actuar ante las situaciones delicadas que se avecinaban. Le creí, pero aquellas palabras se las llevó el viento en cuestión de días.

Nunca se ha visto en un fiscal general tanta tendenciosidad en los nombramientos, en las decisiones, en barrer para casa, para La Moncloa.

Gran parte de los fiscales con mejor trayectoria se han pronunciado contrarios a aplicar la amnistía a los independentistas catalanes condenados por malversación. Los cuatro fiscales de la sala segunda del Supremo elevaron un escrito a García Ortiz comprensible incluso para quienes no se mueven en el mundo de las leyes, y vieron razones sobradas en las leyes españolas y en la europea para impedir una amnistía en la que estaba empeñado Sánchez por razones políticas y solo por razones políticas. De ella depende su continuidad en el Ejecutivo.

En su servilismo al todopoderoso presidente, García Ortiz no solo votó en el Consejo Fiscal en función de lo que interesaba a Moncloa, sino que permitió que votara su antecesora y gran amiga Dolores Delgado, a la que ascendió a fiscal de Sala; designación que fue revocada por el Supremo aunque aún no se había ejecutado la anulación. Aunque solo fuera por vergüenza torera, ni Delgado ni Ortiz debían haberse pronunciado en contra de lo que pedían algunos de los fiscales de trayectoria más brillante que forman parte del Consejo Fiscal. Total, para nada. Porque la decisión del Consejo no es vinculante, pero además serán los jueces del Tribunal Supremo los que decidan sobre la amnistía en cada caso.

Álvaro García Ortiz contará con un buen borrón en su trayectoria. Pero no es el único, en su sumisión a Moncloa, no ha dudado en participar activamente en la campaña del Gobierno para hundir a Isabel Díaz Ayuso, y no dudó en promover que se filtraran los datos de su pareja, que negocia con la agencia tributaria la regularización de sus cuentas con el fisco.

García Ortiz ni siquiera ha sabido moverse con una mínima inteligencia en las siempre inquietantes aguas revueltas: sabía perfectamente que filtrar esos datos era delito. Pero lo hizo. Solo le faltaba, para rematar su desprestigio, ser imputado por revelación de secretos...

www.latribunadecuenca.es | redaccion.cuenca@diariolatribuna.com



DIARIO INDEPENDIENTE

Editor: Antonio Méndez Po:

Presidente Consejo Administración Francisco Javier Martínez Ortuño

> Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez

Director: Leonardo Cortijo Artiaga

Redactor jefe: José Luis Enríquez León Redacción: Manuel Reina Alvarez, Miguel Ángel Ramón Duque, Juan José del Toro Torales (*Tarancón*), Reyes Martínez Martínez (*fotografía*) y Carlos Lozano Martín (*maquetación*)

Director regional: Francisco José Rodríguez Región: Luis Luis J. Gómez, Guillermo Güemes y Alberto López

Directora gestión CLM: Maribel López-Vera Chapín Denartamento comercial: Fernando Martínez Torrijos Administración: Sonia Cerrillo Paloma



Director de Comunicación: Raúl Briongos Velasco Director Servicio de Páginas Comunes: Óscar del Hoyo Camarero Directora Logística y Márketing: Marina Blanco Nieto Director Edición y Diseño: Alfonso Alonso Lozano Redacción, Administración y Publicidad:

Calle Carretería 32, 1º 16002 • Cuenca Teléfono 969 23 58 37 Fax: 96923 51 65 Imprime: DBTI, S.L.

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32, i párrafo segundo, LPI.





#### **EL TRINCHERAZO**

## Soluciones necesarias a la espera de que se construya un pabellón nuevo

La mejora de los accesos al pabellón El Sargal da un paso al frente con la exposición pública de la memoria valorada de las obras con el fin de presentar alegaciones. Esa instalación deportiva necesita poner mucha carne en el asador. La imagen que presenta, empezando por sus accesos, es ostensiblemente mejorable. Eso, a falta de que se construya un pabellón nuevo.

#### **EL DATO**

MENUDO CALOR! Los tres últimos veranos se superaron en la capital los 40 grados. Los meses de junio, julio y agosto de 2022 fueron los más calurosos y secos de la última década.

Por unas obras

legendarias

## Los diez años de Felipe VI; 'Servicio, compromiso y deber'

## **EDITORIAL**

El monarca aporta serenidad y equilibrio a un país marcado por la **polarización** 

 $F^{
m elipe\,VI}$  reafirmó ayer su compromiso con la Constitución y con el servicio a los españoles en el décimo aniversario de su proclamación como rey. «Una monarquía renovada para un tiempo nuevo», aquella frase de su dis-curso ante las Cortes de hace una década se ha convertido en el leit-motiv de un reinado distinguido por su deber con España y fundamentado en el respeto a la Carta Magna. El monarca, que ha vivido momentos complejos en estos diez años, como el desafío independentista catalán, los 254 días en los que el país tuvo un Gobierno en funciones en 2019 o la pandemia de Covid-19, se ha erigido en el garante de la unidad de un país diverso, con una ejemplari-dad y una cercanía que le encumbran como jefe del Estado y sitúan a la mo-narquía como una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.

En una jornada emotiva, donde sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quisieron dar a los reyes su particular sorpresa agradeciéndoles, en un discurso inesperado, haberles inculcado los valores de la Corona, su valor y su propósito de estar a disposición de los españoles, Felipe VI hizo hincapié en el lema elegido para el emblema del aniversario; 'Servicio, compromiso y deber'. Tras la imposición de las condecoraciones a la Orden del Mérito Civil, el monarca destacó que esas tres palabras

han sido los pilares de su desempeño. El servicio, como el propio Felipe VI indicó en su impecable alocución, por ser inherente y «parte medular» del propósito de la Corona; el compromiso, como «obligación asumida» con la Constitución y con los valores en los que se basa la convivencia democrática y los principios éticos universales; y el deber, basado en la voluntad de actuar siempre del modo más correcto, cumpliendo las obligaciones de manera «íntegra y ejemplar». Estos tres elementos, prosiguió don Felipe, son inseparables, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí para el ejercicio de sus responsabilidades. El rey no se quiso olvidar de doña Leticia, a la que agradeció su apoyo a lo largo de estos años, ni tampoco de sus hijas que, con espíritu crítico y ga-nas de aprender, comparten las inquietudes de su generación.

A lo largo de esta década, Felipe VI ha abanderado la regeneración de la monarquía española, convirtiéndose en un soplo de aire fresco de modernidad, consolidándose durante estos años en el mejor embajador de la marca España y en un inmejorable jefe del Estado, que demuestra cada día estar al servicio de todos y cada uno de los españoles, con un reinado caracterizado por la moderación, aportando serenidad y equilibrio a un país marcado por la polarización.

**JAVIER CARUDA DE JUANAS** 

onocen a Barney Stinson? Si la respuesta es afirmativa sabrán que es uno de los personajes de la serie *Como co*nocí a vuestra madre. Les recomiendo 🛩la vean, por supuesto. El bueno de Barney es un soltero empedernido que llena su vida con los excesos propios de una soltería militante y de una egolatría de carácter épico.

MISCELÁNEA DE IDEAS

Durante toda la serie comparte con el espectador una serie de frases que engloban la forma de pensar del personaje que levanta pasiones (a favor y en contra) durante todas las temporadas. En uno de los episodios, reunido con su grupo de amigos, dice que cualquier cosa que hagas en esta vida no es legendaria a menos que tus amigos estén allí para verlo. Coetánea la serie con el lanzamiento de Instagram (sin saber el camino que esta red social iba a tomar), parece que aquella vaticinaba la evolución de nuestra sociedad hacia unos parámetros basados, fundamentalmente, en lo que denominamos 'postureo'. De esta realidad podemos deducir que nos hemos apropiado del dicho aquel que de aquello que no se habla, no existe.

Digo esto porque, leyendo nuestra edición del pasado martes, me topé con un magnífico artículo de nuestro compañero Miguel Ángel Ramón en el que presenta, de una manera detallada y exhaustiva, todas estas grandes obras que se están desarrollando ya o están aún en una fase embrionaria. Estas fueron las que me llamaron más la atención. De hecho, si la memoria no me falla, suman 24, de los 32 proyectos, los que aún están en tramitación o en una fase todavía inicial, tanto que algunos de ellos no tienen ni proyecto redactado.

Pongo mi atención especialmente en todo lo que afecta a la zona centro de la ciudad y he aquí que encuentro que en este limbo administrativo aún se encuentra la rehabilitación del Parque de San Julián, la calle Carretería y el edificio del Mercado. Si a estos tres proyectos, por una razón de proximidad, sumamos la glorieta de El Sargal o el muro de Ramiro de Maeztu, nos encontramos con una parte de la ciudad que sigue degradándose a marchas forzadas mientras que los ciudadanos seguimos asumiendo como normal una situación que convierte el centro conquense en un recuerdo del este europeo previo a la caída del muro, hace ya más de treinta años

En estos casos solemos culpar a la administración, a la burocracia, al elefantiásico aparato administrativo como si éste hubiese sido impuesto por un ser extraciudadano que decide cuál es el proceso olvidando que somos nosotros mismos quienes lo hemos creado. Debería afrontarse una reforma que nos llevara a una administración más ágil, eficaz y eficiente. No en vano, los que sufrimos las consecuencias de la lentitud administrativa somos los mismos que exigimos que las obras comiencen y concluyan lo antes posible, entendiendo que actualmente el proceso entre que se decide acometer una obra y se termina la misma es demasiado largo. ¿Se imaginan que las obras durasen lo justo? Eso sí que sería para contarlo, sería legendario.



## Alejandra Cruz presenta el libro autobiográfico y solidario 'Fortaleza indomable'

La concejala y diputada provincial de Cultura, María Ángeles Martínez, amadrina mañana la presentación del libro Fortaleza indomable, Alejandra Cruz García, obra autobiográfica que narra la vida de la autora nacida en Cuenca, una «luchadora incansable», según la definen en el prólogo sus hijas Esther y Ana. El acto será en el Parador a las siete de la tarde, en un encuentro que será abierto al público. La autora cuenta en el libro sus vivencias y experiencias, con momentos de alegría y también de desafíos, aprendiendo con ello lecciones de vida. Como la forma de enfrentarse a la enfermedad rara de su hijo Miguel, neurofibromatosis tipo 1, razón por la que la recaudación de las ventas de este libro lo destina a un proyecto de investigación sobre enfermedades raras que lleva a cabo la Universidad Francisco de Vitoria. Y es que, según señalan las hijas de Alejandra Cruz, «la historia es un testimonio inspirador que destaca la capacidad humana de superación sin límites, visibilizando la vida y los desafíos a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras y cómo afecta a sus familias y a su entorno».

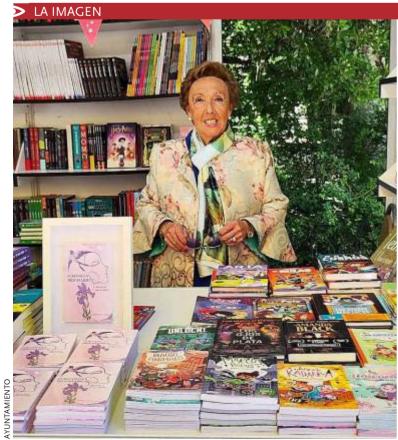



La Tribuna JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

4

METEOROLOGÍA | ANÁLISIS

## **EVOLUCIÓN METEOROLÓGICA EN CUENCA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ VERANOS**

FUENTE: Observatorio Meteorológico de Cuenca



# Los tres últimos veranos se superaron en la capital los 40 grados centígrados

Los meses de junio, julio y agosto de 2022 fueron los más calurosos y secos de la última década y hay que remontarse al año 1997 para encontrar el estío más 'frío'

J.L.E. / CUENCA

La primavera se despide hoy con temperaturas suaves y la posibilidad de tormentas a lo largo del día. Será el colofón a una primavera suave que da paso al verano astronómico, que llega esta noche. Con el cambio de estación se prevé que los termómetros se disparen, en especial a lo largo del fin de semana. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan, además, que estos meses serán probablemente más cálidos de lo normal en toda España, en una estación en la que las lluvias también se prevé que sean más escasas de lo habitual. La canícula estival ya está aquí y ahora lo que queda por ver es si apretará más que en años anteriores.

Hay que tener en cuenta que estas previsiones son para lo que se considera verano meteorológico, que es el periodo de tiempo que va desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Es decir, que contempla tres meses completos. En el caso del verano astronómico, que arranca hoy a las 22,51 horas, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, se prolongará hasta el 22 de septiembre con el comienzo del otoño.

Una cosa son las predicciones y otras los registros. En este último caso, lo que revelan los datos climatológicos del periodo de referencia comprendido entre 1991 y 2020 es que precisamente hasta ese último año, la temperatura máxima absoluta en la capital no había superado los 40 grados centígra-



Un termómetro de la capital, en una imagen de archivo, marca 38 grados centígrados. / E. LEÓN

Tres puntos para medir el mapa del calor

El nuevo sistema de alertas por altas temperaturas que entró en fucionamiento el lunes contempla tres puntos de medición en la provincia. En concreto, se sitúan en la Alcarria conquense, en la Serranía y en la Mancha conquense. Las temperaturas máximas variarán en los 36 grados centígra-

dos en la Alcarria conquense, a los 36,6 en la Serranía de Cuenca y los 38,3 en La Mancha conquense. El objetivo del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud es reducir los efectos potenciales asociados a las altas temperaturas durante el periodo estival.

dos. El Observatorio Meteorológico de Cuenca confirma que desde 2020 al menos en tres ocasiones se ha superado ese elevado registro. En concreto, el 13 de agosto de 2021 el mercurio llegó hasta los 41,5 grados centígrados. El 14 de julio de 2022 se alcanzaron 40,9 grados centígrados y el año pasado, el día 9 de agosto, el mercurio llegó a una temperatura máxima de 40,4 grados centígrados.

UN CÁLIDO Y SECO 2022. Los tres últimos veranos han sido muy calurosos, con una canícula que apenas dio tregua y que obligaba a los conquenses a evitar exponerse a los rayos del sol, en especial en las horas centrales del día. Y de estos tres últimos periodos estivales, el de 2022 fue el que disparó más el mercurio en la última década con una temperatura media de 25,8 grados centígrados. Además, también fue el verano de 2022 el más seco en los diez últimos años, con 19 litros por metro cuadrado en tres meses.

Teniendo en cuenta los datos del verano meteorológico que ofrece el Observatorio de la capital, la temperatura media en el periodo de referencia es de 22,9 grados centígrados. El verano más cálido fue el de 2002 con una temperatura media de 25,8 grados centígrados. En contraposición, si es que se puede calificar como el más *frío*, hablando de verano, hay que remontarse al de 1997, con una temperatura media de 20,4 grados centígrados.

Pero no solo hace el calor de las suyas en verano. También llueve, aunque no tanto como en otras epocas del año. Según los datos del Observatorio Meteorológico de Cuenca, la media de precipitaciones en la capital fue de 62,5 litros por metro cuadrado.

El verano meterológico más húmedo fue el de 2002, cuando entre junio y agosto se recogieron 146 litros por metro cuadrado. De los diez últimos años, los veranos más lluviosos fueron el de 2017, con 107,9 litros por metro cuadrado, y el de 2023, ya que las lluvias dejaron 106,5 litros por metro cuadrado. En contraste, hay que remontarse a 2000 para encontrar el verano más seco del periodo de referencia y solo se recogieron 8,9 litros por metro cuadrado.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

PUBLICIDAD5

Podríamos haberte traído los gigantes y cabezudos de las fiestas,

pero de nuestros pueblos preferimos traerte una banca humana y cercana



DESCUBRE LA HISTORIA COMPLETA:





La banca que tú quieres

6CUENCA

La Tribuna Jueves 20 de JUNIO de 2024

#### **MUNICIPAL** | INFRAESTRUCTURAS







El deterioro es visible en las escaleras de acceso al pabellón, donde se han tenido que colocar unas vallas.

#### MIGUEL A. RAMÓN / CUENCA

El Ayuntamiento de la capital acaba de dar un nuevo paso para hacer realidad la reparación de los accesos del pabellón polideportivo de El Sargal, con la exposición pública de la memoria valorada de esta actuación durante 15 días hábiles, a contar desde este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con el fin de que se puedan presentar reclamaciones si alguien así lo considera oportuno.

Memoria valorada de estas obras, redactada por el arquitecto técnico Juan Zamora, que estima en un total de 39.802,53 euros el coste inicial de esta intervención municipal y que, con impuestos incluidos, se acerca a los 49.000 euros.

Y es que los accesos al principal pabellón polideportivo municipal de la ciudad se encuentran en un avanzado estado de deterioro desde hace ya unos años, tal y como se afirma en la citada memoria valorada, al detallar que ya se daba cuenta de esta precaria situación en el proyecto de 'Reparación y mantenimiento de las pistas exteriores, accesos, vestuarios y almacenes del pabellón de El Sargal', redactado en abril de 2019 por el arquitecto Enrique Martínez

## El Ayuntamiento acometerá la reparación de los accesos del pabellón de El Sargal

El Consistorio ya tiene expuesta al público durante 15 días hábiles la memoria valorada de la actuación, que estima un coste inicial cercano a los 40.000 euros

Gil y que, de hecho, sirve de base a este documento.

No en vano, su situación actual se ha degradado más aún con respecto a su estado de hace cinco años y, por ejemplo, se ha constatado que una parte del acceso al pabellón «cuenta con varias zonas, en el que el solado de terrazo se ha descompuesto en su totalidad, con zonas aledañas muy meteorizadas».

Asimismo, se aprecian otras zonas muy afectadas en los tramos y mesetas de la escalera de acceso lateral derecho, desde el lado del río Júcar, a lo que se suma el estado de las barandillas, que «se encuentran en un estado límite, amenazando



El deterioro de la zona ya se recogía en el proyecto de mejora de las pistas exteriores.

con caer en cualquier momento», según afirma el propio redactor de la citada memoria valorada.

De hecho, detalla que aprecia un angular que recorre longitudinalmente los apoyos de la barandilla, sirviendo de nexo de unión de ellos, pero «en este momento, debido al grado de corrosión que presentan los elementos verticales, carece de función alguna».

**TRABAJOS.** Ante tales deficiencias, se propone, con un periodo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de replanteo de las obras, diversas actuaciones de reparación que pasarían por la retirada de la barandilla existente y su sustitución por otra adecuada a la normativa actual y lacada al horno.

De la misma manera, se deberá levantar el solado de terrazo existente y el recrecido de mortero para pendientado con el fin de colocar una lámina impermeabilizante protegida con dos láminas geotextiles, para, de esta manera, procede al solado de la zona con baldosa de terrazo granallado.

Y se incluye, por último, en la actuación, la instalación de una rígola longitudinal de hormigón prefabricado para la recogida de aguas.

MUNICIPAL | SESIÓN PLENARIA

# El PP propone un plan municipal enfocado a la fijación de población

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Grupo Municipal Popular presentará en el Pleno ordinario que se celebrra el lunes una moción planteando la elaboración de un plan municipal dirigido a nómadas digitales y teletrabajadores que incluya actuaciones, incentivos y ventajas destinadas a fijar residencia en la ciudad de Cuenca y a frenar la despoblación.

Tal y como explicaba ayer en nota de prensa la concejala del PP, Cristina López, con el aumento del teletrabajo debido a las nuevas tecnologías, y en especial desde las medidas relativas al Covid-19, y la aparición esos nómadas digitales o freelancers que utilizan las tecnologías de la información para trabajar de forma remota, se han abierto muchas posibilidades para que los trabajadores puedan elegir con mayor libertad su lugar de residencia y empadronamiento por razones de idoneidad de la localidad de acogida y no necesariamen-

te por la cercanía al puesto de trabajo físico. Aspecto que, a juicio de López, hay que saber utilizar en beneficio de Cuenca para transformar nuestra ciudad en un lugar atractivo, con recursos y con oportunidades, y contribuir a revertir los datos de despoblación y conseguir afrontar el reto demográfico.

De ahí, que el Grupo Popular proponga en el próximo Pleno una serie de medidas para captar a este colectivo y contribuir a fijar población en la capital conquense, como in-



La edil 'popular' Cristina López. / PP

centivos económicos para los teletrabajadores que fijen su residencia en el término municipal de Cuenca durante un tiempo (por ejemplo los próximos tres años), solicitando a la Diputación la colaboración económica; potenciar lugares de trabajo gratuito (espacios de *coworking*) en la ciudad; adoptar medidas dirigidas tanto a la puesta de alquiler de los pisos vacíos existentes en la ciudad como para la construcción de vivienda nueva; y realizar de forma continuada jornadas y eventos divulgativos en la que se destaque su atractivo cultural y natural, su ubicación cerca de grandes urbes o su nivel de vida asequible.

«En definitiva, una moción que mira por el futuro de los jóvenes, el futuro de los emprendedores y el futuro de una ciudad que merece resurgir y aumentar su población», por lo que espera recibir el apoyo de todos los grupos de la Corporación. JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

**EDUCACIÓN** | DOCENTES

# ANPE alerta de la baja matrícula y sus probables efectos laborales

Este sindicato ve con preocupación la caída de la matriculación de alumnos de tres años en la capital para el próximo curso y advierte que puede provocar supresiones de puestos de trabajo

MIGUEL A. RAMÓN / CUENCA

El Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE Cuenca mostró su preocupación por el acusado descenso de la matriculación de alumnos de tres años que se está experimentando en una gran parte de los colegios de la capital conquense de cara al próximo curso escolar 2024-25 y ha alertado de las posibles consecuencias laborales en las plantillas de los docentes de los centros educativos.

Y es que los datos provisionales de admisión de alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil en la capital revelan un generalizado descenso de las matriculaciones hasta el punto de que el CEIP Fuente del Oro es el único colegio público que ha cubierto por completo su matrícula, junto a los tres centros concertados, tal y como subrayaba el presidente de ANPE Cuenca, José Vicente Villalba, durante su comparecencia ante los medios, junto a la secretaria de Organización, Genoveva Jiménez, para hacer balance del actual curso y dar algunas pinceladas sobre cómo se presenta el próximo 2024-25.

Una baja matrícula «por el descenso de la natalidad» que hace saltar todas las alarmas de este sindicato que ha advertido de que «puede desembocar en desplazamientos temporales de docentes, supresiones de puestos de trabajo y una disminución de las plantillas», según Villalba.

Ý no es para menos, tal y como ha resaltado, ya que «si el número de alumnos del 2º ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) cae por debajo del mínimo de los 15 establecidos por la normativa para mantener dos líneas en un centro en esta etapa educativa, la Administración optará por reagruparlos en una sola, lo que llevará consigo la pérdida de plantilla».

Para ANPE, éste es un grave problema, porque «no podemos luchar contra la baja natalidad, tan solo solicitar, en algún caso, la rebaja de la ra-



El presidente de ANPE Cuenca y la secretaria de Organización ofrecieron ayer una rueda de prensa en la sede del sindicato. / M.R.D.

tio mínima de 15 a 12 alumnos para mantener dos líneas en Infantil y evitar reagrupar cursos», ha precisado.

En este sentido, ha reafirmado que «lo único que consolida las plantillas de los colegios es la incorporación de alumnos de tres años, ya que en el momento que deja de tenerlos, el centro comienza a perder unidades y, por lo tanto, puestos de trabajo».

**PRÓXIMO CURSO.** Pero, más allá de este serio problema, ANPE ha remarcado que en el próximo curso no se prevé el cierre de ninguna sección en ningún CRA de la provincia, habrá un nuevo colegio independiente, el de Arcas, que se segrega del CRA Elena Fortún, de Villar de Olalla, y se implantará el Bachillerato en el IES Luisa Sigea, de Tarancón.

Además, fruto del Acuerdo de Mejora del Sistema Educativo suscrito en 2023 por ANPE y UGT con la Con-

sejería de Educación, los docentes de Enseñanzas Medidas verán bajar a 19 sus horas lectivas, con el compromiso de la Consejería de Hacienda de dotar de fondos suficientes para que esta bajada de jornada sea cu-

## En el **curso 2024-25**, los profesores de Enseñanzas Medias van a bajar a las **19 horas lectivas**

bierta por otros docentes.

A estos logros se unirá, entre otros, según ha recordado, «la disposición de un moscoso más en periodo no lectivo, la posibilidad de las reuniones de los docentes de forma telemática si lo decide el claustro de profesores y las adjudicaciones a la carta, que permitirán a los interinos elegir realmente donde quieren ir».

BALANCE DE CURSO. Acuerdo de mejora que, en palabras de Villalba, ya se ha hecho notar en el presente curso con la bajada de la ratio a 22 alumnos por aula en Infantil y a 32 en Bachillerato, sin olvidar que se ha reducido a 24 horas la jornada lectiva de los maestros de colegios, CRAs y centros de Educación Especial, a lo que se une el cobro de los meses de verano por los interinos.

Es por ello que el presidente de ANPE ha indicado que «vamos a poner nota a la Administración y, por primera vez desde hace muchos años, la vamos a aprobar, porque en general se está cumpliendo el acuerdo de mejoras conforme a lo fijado».

## Cuenca reunirá a cerca de 1.100 opositores

Para ANPE, la convocatoria de 1.133 plazas al Cuerpo de Maestros de las oposiciones de este sábado, 22 de junio, es una muy buena noticia, porque «siempre hemos defendido que la única manera de crear empleo estable es por medio de amplias ofertas de empleo público y ésta es una de ellas». Un total de 11.000 aspirantes se presentarán en toda la región, de los que 1.069 lo harán en Cuenca. 1.022 de ellos a la especialidad de Pedagogía Terapéutica y 47 a la de Francés. El IES Hervás y Panduro albergará el único tribunal de Francés y tres de Pedagogía Terapéutica, en concreto, del ocho al diez, mientras que el IES Fernando Zóbel será la sede para los otros siete tribunales de Pedagogía Terapéutica, del uno al siete. La prueba comenzará a las ocho de la mañana, una hora antes de lo habitual, porque, tal y como se recuerda desde ANPE Cuenca, la Consejería quiere así intentar paliar las altas temperaturas. Un total de 55 personas conformarán los once tribunales de la capital y para ellos ANPE pide a la Delegación que les pague «lo antes posible» para que no se dé la circunstancia actual de que haya miembros aún sin cobrar la asistencia del curso pasado.

JOSÉ VICENTE VILLALBA PRESIDENTE DE ANPE

«Vamos a poner nota a la Administración y, por primera vez desde hace muchos años, le vamos a aprobar»

«La única manera de crear empleo estable es por medio de amplias ofertas de empleo público»



### SOCIEDAD | SOLIDARIDAD

CARLOS VILLASEÑOR SECRETARIO PROVINCIAL DEL BANCO DE ALIMENTOS

«No vamos a desistir, pelearemos con todas nuestras armas para ayudar a la gente»

# La mejora del panorama actual es «cosa de todos»

Ante la difícil tesitura que vive el Banco de Alimentos, la pregunta es hasta cuándo pondrá dar respuesta a toda la demanda de ayuda que recibe. «Podemos cubrirla por el momento, lo que no sabemos es durante cuánto tiempo», señala Carlos Villaseñor. Y así, ¿por dónde pasa la solución? El secretario de la institución lo tiene claro: «Es cosa de todos, necesitamos que las instituciones estén un poquito más encima de nosotros, como también los donantes y las empresas... Con la suma de todos es como lograremos salvar la situación».

3.000

#### **NECESITAN AYUDA**

El Banco de Alimentos de Cuenca cifra en unas 3.000 las personas a las que ayuda. En los últimos años, «alguna gente que era clase media han pasado a ser personas en riesgo de exclusión social».

# El Banco de Alimentos avisa de una situación de «precariedad»

La actividad de la institución es, hoy por hoy, «una labor de subsistencia», y es que desde el incremento de los precios las donaciones de particulares han caído en torno a un 30 por ciento

#### LEO CORTIJO / CUENCA

El Banco de Alimentos de Cuenca no atraviesa por su mejor momento. Más bien, todo lo contrario, «Si nos vemos abocados al cierre no nos quedaría otra salida, pero nuestra intención es pelear con todas las armas que tengamos a nuestra disposición, vamos a ayudar a la gente todo el tiempo que podamos, no vamos a desistir», explica como radiografía existencial el secretario provincial de esta institución social, Carlos Villaseñor. Es más, «si tenemos que estar todos los días en la calle, estaremos todos los días en la calle», remata al respecto.

La fotografía fija que muestra Villaseñor enciende la luz de alarma. Desde el incremento del precio de los alimentos, las donaciones de particulares han caído en los últimos años «en torno a un 30%», y a eso «tenemos que sumar que el Fondo de Garantía Agraria ha dejado de en-



Un grupo de voluntarios suma su granito de arena en el Banco de Alimentos. / R.M.

viar la comida en forma de alimentos», lo que genera una situación de «precariedad». De esta forma, y suena realmente tajante, la actividad del Banco de Alimentos es, hoy por hoy, «una labor de subsistencia».

Así las cosas, tienen que hacer frente a una sociedad que reclama su mano tendida mucho más que hace un tiempo. Desde la pande-

mia, y especialmente desde el encarecimiento general de la vida, en el Banco de Alimentos no dejan de redoblar esfuerzos. «La subida de la cesta de la compra, la gasolina, el recibo de la luz... eso ha marcado el deterioro al que estamos llegando, y además la pandemia 'reinventó' las formas de donar, con las que no estamos muy de acuerdo», argumenta Villaseñor antes de lanzar el dardo al centro de la diana, y es que el incremento de la inflación «fue mermándonos a todos, a la persona que lo necesita porque tenía menos dinero para comprar, y también a los donantes, porque tenían menos dinero para donar».

Con ello, el Banco de Alimentos de Cuenca cifra en unas 3.000 las personas a las que ayuda, con un matiz importante sobre estos últimos años, y es que «alguna gente que era clase media, con la subida de los precios, han pasado a ser personas en riesgo de exclusión social».

#### **DESARROLLO**

## Dos centenares de funcionarios comienzan su formación en el CNEP

**REDACCIÓN** / CUENCA

Dos centenares de funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos y al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, fruto de sendas Ofertas de Empleo Público, comenzaron ayer su formación en el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, continuando de esta forma la actividad en este recurso tras el paso de los 760 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes desde el pasado mes de abril.

El alcalde de la ciudad, Darío Dolz; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, César Sánchez Meléndez; y la subdirectora general adjunta de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Silvia Palero, dieron el pistoletazo de salida a estos cursos de formación inicial.

Dolz dio la bienvenida al nuevo alumnado incidiendo en la importancia de las obras del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, «una inversión por parte del Gobierno de España de 14,2 millones de euros para unas instalaciones de última generación que vienen además a sumarse la nueva Comisaría Provincial de Policía Nacional que hoy inicia su actividad». Por tanto, añadió el regidor, «dos magníficas noticias para la ciudad en lo que se refiere a estos importantes recursos»

## **ECONOMÍA** | EMPRESARIOS

## La patronal insiste en la «necesidad» de aumentar las ayudas por despoblación

La junta directiva de CEOE recuerda que el tejido empresarial y su aportación al Producto Interior Bruto es «muy limitado»

### **REDACCIÓN** / CUENCA

La junta directiva de CEOE Cepyme Cuenca insiste en la necesidad de incrementar las ayudas de funcionamiento que recibe del Gobierno de España por su problema de despoblación. El órgano de dirección de la Confederación de Empresarios celebró una reunión en la que se insistió en seguir solicitando un incremento de estas partidas para que su papel sea realmente efectivo en la generación de actividad y empleo, y por lo tanto una herramienta eficaz en esta lucha. En esta reunión de los presidentes y vicepresidentes de las distintas asociaciones integradas en la patronal, el presidente, David Peña, recordó que la Comisión Europea permite incrementar las ayudas hasta un 20% de los costes laborales y por eso se solicitó un aumento a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz.

Junto a la lucha contra la despoblación, se abordaron otros temas, como la progresión del proyecto *In*-



La Confederación de Empresarios celebra la reunión de su órgano de dirección . / CEOE

vierte en Cuenca, que ya suma la incorporación de 375 empresas y autónomos desde abril de 2019 a la provincia. Peña adelantó en este sentido que en los próximos meses se apostará por un nuevo evento de presentación a inversores en la línea del celebrado el año pasado en la Puerta del Sol de Madrid y se plantea también realizar un encuentro con agre-

gados comerciales.

La junta directiva también analizó la situación del proceso de construcción de la nueva sede de la Confederación, de la que se dijo que están dándose todos los pasos para poder trasladarse cuanto antes. Asimismo, se lamentó la denuncia por parte de CCOO que ha judicializado este proceso y que desde el sindicato se hable de regalo y de cesión gratuita. En esta línea se señaló también la situación de la negociación de los distintos convenios, de los que cuatro están pendientes de firma.

Así, se hizo un repaso de la situación socioeconómica de la provincia, cuyas empresas, la mayoría de pequeño tamaño, sufren en mayor medida la situación de incertidumbre. Esta inestabilidad «viene propiciada por un IPC que sigue todavía en un crecimiento del 3,4% en el último año, lo que sumado a un crecimiento de los tipos, tiene efecto directo sobre el consumo y la inversión».

## **CASTILLA-LA MANCHA**

La Tribuna JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **PAGE FELICITA AL REY** 

El presidente de la Junta felicitó al rey de España, Felipe VI, a través de un mensaje en la red social X por su décimo aniversario al frente de la Corona. Luego en los comentarios se llevó alguna crítica por haber 'tuteado' a Felipe VI.

FINANCIACIÓN | REIVINDICACIONES DE CATALUÑA

# Page avisa a Montero: «La singularidad no va a colar»

Recalca que Castilla-La Mancha no quiere «caridad» ni las «sobras» y que es de las pocas regiones que puede demostrar que se ha visto perjudicada por el sistema de financiación

E.P. / PUERTOLLANO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reivindicó ayer desde Puertollano que la esencia de la izquierda está en que la política fiscal tiene que ser progresiva y pagar más el que más tiene. Por eso avisa de que el argumento de la singularidad a la hora de hablar de financiación autonómica «no va a colar». El término de singularidad lo empleó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de un sistema de financiación específico para Cataluña, pero Page no traga. «Lo único singular que pasa en la política española hoy, lo único es el chantaje permanente de quien quiere más y defender su egoísmo», recriminó.

El presidente castellanomanchego argumenta que no quiere «caridad» ni «las sobras» porque «nadie las merece». «Entre todos podremos vencer el egoísmo que, finalmente no sólo disuelve los países, disuelve las sociedades», augura el presidente regional, quien abunda en que «quien paga los impuestos son las empresas y las personas», los paga la gente «y, por supuesto, defenderé siempre que pague quien más tiene».

Page insiste en que «clama al cielo» tener que estar «todo el día resumiendo la ideología en pelas o
ahora en euros». Al respecto, añade
que Castilla-La Mancha ha pasado
diez años «aguantando los retrasos
incomprensibles a la financiación
autonómica» cuando esta región
puede «demostrar objetivamente»
—algo que «otras no», puntualizó—,
y «sin discusión de ningún tipo»
que «somos perjudicadas del modelo de financiación y, por tanto,
estamos más que legitimados para
hablar de esto».

Avanzó que a esta región «no nos van a engañar con la frivolidad en la singularidad. Singulares somos todos. Casi diría que los 47 millones de españoles». Asimismo manifestó que «los intereses de este país y de la gente de este país van por delante».

«Que no intenten jugar con el lenguaje», recalcó Emiliano García-Page, asegurando que en cuanto a necesidades «no hay singularidad» y «todos necesitamos lo mis-



Emiliano García-Page hizo esta advertencia en la primera piedra del polígono 'La Nava' de Puertollano./ JCCM

## EL DATO

LA MINISTRA ACOTA UNA FECHA. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó ayer que se celebrará la habitual convocatoria en el mes de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera para «hablar de todo aquello que quieran las comunidades autónomas y el propio Gobierno», además de aprobar los objetivos de estabilidad de cara a los próximos presupuestos. Sobre la mesa está el debate del cambio de modelo de financiación autonómica.

mo y todos tenemos derecho a lo

Page recalcó que «ser independentista no solo es ser muy facha sino que además es de un egoísmo lamentable». El presidente castellanomanchego resume el independentismo en quien quiere tener y mantener privilegios.

# CLM se posiciona entre las 100 zonas prioritarias para innovación

García-Page lo valora como un reconocimiento al trabajo que se está realizando en la región y confía en que permita atraer más empresas

LA TRIBUNA / PUERTOLLANO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dio a conocer ayer que la Unión Europea reconocerá a Castilla-La Mancha como una de las 100 zonas prioritarias en Europa para la innovación y la transformación digital.

El presidente autonómico hizo estas declaraciones en el acto de colocación de la primera piedra del Polígono 'La Nava' en Puertollano. Page señaló que esta inclusión entre las cien zonas prioritarias en Europa para innovación y transformación digital es «un reconocimiento al trabajo que se está haciendo, pero es al mismo tiempo una puerta que se nos abre para atraer más empresas».

El presidente autonómico expuso que «hay una nueva economía y que la que no se adapte a este procedimiento, el día de mañana no será productiva y no digamos ya con los cambios tecnológicos y con los cambios que tienen que ver con la inteligencia artificial».

Precisamente esta semana el Gobierno ha licitado una plataforma para aplicación de la inteligencia artificial para el sector hotelero y también se está utilizando ya en la administración y la Sanidad regional.

### DECLARACIONES

J. ALFONSO RUIZ MOLINA CONSEJERO DE HACIENDA



«Nos reservamos la opción de utilizar todos los mecanismos jurídicos y políticos»

**ESTHER PADILLA** CONSEJERA PORTAVOZ



«Las grandes fortunas deben contribuir más, eso es la fiscalidad progresiva, también en las autonomías»

**CAROLINA AGUDO** SECRETARIA GRAL. PP CLM



«Page no va a parar la nueva tropelía que ha hecho Sánchez de conceder una financiación singular a Cataluña»

> PALOMA JIMÉNEZ DIPUTADA DEL PSOE



«Con García-Page ningún castellanomanchego duda que será el que defienda sus intereses» **IICASTILLA-LA MANCHA** La Tribuna Jueves 20 de Junio de 2024

POLÍTICA | NEGOCIACIÓN DEL ESTATUTO

## Núñez anuncia una ronda de consultas sobre el Estatuto

El líder del PP iniciará «de manera inmediata» un programa de reuniones con asociaciones y colectivos con el fin de que «aporten y enriquezcan» esta reforma

EP / LT / TOLEDO

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció aver el inicio «de manera inmediata» de una ronda de consultas con las asociaciones y colectivos de la sociedad civil de la región con el fin de que «aporten y enriquezcan» el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La reforma del Estatuto lleva sobre la mesa desde hace un año, cuando García-Page la planteó justo el Día de la Región de 2023. Desde entonces ha habido contactos entre los dos partidos principales, PSOE y PP, en los que ha primado la discreción

El PP de Castilla-La Mancha ha trasladado este anuncio de una ronda de contactos a través de un comunicado y un vídeo que grabó ayer por la mañana Paco Núñez en los pasillos de las Cortes y que luego compartió en redes sociales. En dicho mensaje, El líder del PP hizo referencia al consenso que ha liderado en otros asuntos relevantes para la región, que en este caso quiere hacer extensivo al conjunto de los castellanomanchegos, representados por la sociedad civil, ya que esgrime que son ellos los que trabajan por nuestra comunidad autónoma desde «la cercanía y la proximidad a nuestros problemas». «Tienen mucho y bueno que trasladar», incide el presidente de los 'populares' de la región.

«MODERNO Y DE VANGUARDIA». Así, Paco Núñez ha relatado que, con dichas aportaciones, podrá liderar

un amplio consenso para que la norma «nos represente a todos» y con el que se logrará «un Estatuto moderno, de vanguardia y positivo para Castilla-La Mancha», que además «sea obra del conjunto de los castellanomanchegos»

En sus declaraciones, el líder del PP en la región recordó además que los trabajos de redacción del nuevo estatuto se vienen realizando desde hace meses, con el fin de que dicha norma recoja la realidad de hoy, tras 40 años desde su aprobación. Un Estatuto que «bien merece» ser revisado para que los derechos y la Castilla-La Mancha «que queremos», esté protegida y blindada en un documento que «a todos nos haga sentir partícipes del mismo», apostilló.

De hecho, la última noticia que se sabía hasta la fecha sobre el Estatuto la dio el propio García-Page el pasado 31 de mayo, cuando avanzó que el acuerdo estaba «a punto» de con-

Hay que recordar que una vez salga el Estatuto de las Cortes regionales, esta norma tendrá que remitirse al Congreso y Senado para su aprobación definitiva

### DECLARACIONES

**PACO NÚÑEZ** PRESIDENTE DEL PP

«Si queremos liderar un futuro para Castilla-La Mancha, hay que hacerlo con todos»



Paco Núñez presume del consenso que ha liderado en otras ocasiones./ JAVIER POZO



## Los socialistas minimizan la iniciativa del PP v recuerdan que ellos lo han hecho antes

L.G.E. / TOLEDO

El anuncio que hizo ayer Paco Núñez no ha parecido gran cosa en las filas socialistas. «No debería ser una noticia», comentó la diputada autonómica Paloma Jiménez, que esgrime que lo suyo de los partidos es que se reúnan con las organizaciones que representan a la sociedad: «Es una obligación que los políticos tenemos a la hora de gobernar»

No solo es que al PSOE no le parezca mucha novedad la ronda de contactos que va a hacer el PP, sino que presumen de que ellos lo han hecho antes. «Desde el PSOE nos hemos reunido con muchos colectivos, asociaciones para que ellos nos digan de verdad cuáles son las deficiencias en las que tiene que incidir este Estatuto», aseguró Jiménez. Por eso sentencia que el «PP llega tarde».

Además le suma que las negociaciones del Estatuto parece que marchan a muy buen ritmo. «El Estatuto va bastante avanzado», expuso la diputada del PSOE, «se llevan muchos meses trabajando»



## Los trabajadores de la Agencia Tributaria piden más remuneración

Los sindicatos CSIF, SIAT, UGT, CCOO y CIG se concentraron ayer frente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de la Delegación Especial Castilla-La Mancha en Toledo para demandar el desarrollo de la carrera profesional, un nuevo convenio colectivo y la mejora de las retribuciones de la plantilla de este organismo. Son alrededor de 860 los empleados que trabajan en la región en esta área./ JAVIER POZO

**SANIDAD** | SINDICATOS

## Satse denuncia que en los hospitales de CLM faltarán 192 camas este verano

Exponen que el cierre de camas es una «práctica habitual» de las administraciones sanitarias por falta de personal

LA TRIBUNA / TOLEDO

Según denuncia el Sindicato de Enfermería Satse en Castilla-La Mancha se cerrarán hasta 192 camas en los hospitales de la región durante el verano. Según los datos recabados en las distintas comunidades autónomas. el cierre previsto a nivel nacional será de, al menos, 10.463 ca-

El cierre programado y progresivo de camas disponibles es una «práctica habitual» de las administraciones sanitarias en los meses de verano, alertan, al igual que la suspensión de cientos de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Satse subrava además el aumento de la carga de trabajo en el personal al no haber «cubierto» todas las vacantes de verano y bajas.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

CASTILLA-LA MANCHAIII

ESTATUTO DE AUTONOMÍA | REFORMA

# El «acuerdo definitivo» para el Estatuto llegará este verano

La reforma del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha avanza con paso firme y, según Padilla, podrán anunciar los acuerdos tomados para «finales de junio o en julio»

**GUILLERMO GÜEMES / TOI FDO** 

Pese a las insistencias de los partidos políticos que están conformando el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por asegurar de que las negociaciones iban marchando «bien» se desconocía el alcance y el calendario de las conversaciones para la reforma de la carta magna autonómica.

El Estatuto de Autonomía avanza con paso firme, según hizo saber ayer a los medios de comunicación la consejera Portavoz, Esther Padilla, tras concluir con los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno.

Padilla situó el anuncio del «acuerdo definitivo» para finales de este mes o durante el siguiente: «Podemos estar hablando de finales del mes de junio o en julio», explicó.

Aunque no entró en más detalles, desde el Gobierno de Castillala Mancha esperan que «más pronto que tarde» puedan confirmarse los avances de la negociación entre los Grupos Parlamentarios de las Cortes

#### CONTACTOS CON LA SOCIEDAD

**CIVIL.** Padilla se mostró sorprendida con el anuncio del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, de establecer una ronda de consultas «de manera inmediata» con organizaciones que representan a la sociedad civil para que «aporten y enriquezcan» al nuevo Estatuto.

La portavoz del Gobierno regional respondió al líder de la oposi-



En el Gobierno autonómico no ven «noticia» en que el PP se siente a hablar con la sociedad civil de la región. / JAVIER POZO

ción que «no sabía que hablar con la sociedad civil sea una noticia», en referencia a las palabras del propio Núñez el martes de que presentaría un «gran anuncio» en las próximas horas.

Ante esto, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha entienden que «para ellos es una noticia el díalogo», pero en el Ejecutivo autonómico, en palabras de Padilla, «para nosotros es nuestra forma de actuar»: «Bienvenidos al diálogo, esperemos que les dure mucho tiempo», concluyó la consejera portavoz.

### ✓ ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

## Casi tres millones para dos contratos en residencias de mayores

Padilla anunció dos contratos en residencias de mayores de Guadalajara por un valor de casi tres millones de euros en total. La primera de ellas será para la inversión de 2,4 millones en la puesta en marcha de el contrato de gestión de servicios en dos viviendas de apoyo en la región. Será un contrato por tres años en 'El Hayedo' para personas mayores de 50 años con discapacidad intelectual.

La segunda tendrá una financiación de 771.565 euros para la residencia de mayores de 'La Rosaleda' para dotar de los servicios de integración a la salud y técnicas sociosanitarias. En lo que va de legislatura la Junta ha destinado 24 millones para Bienestar Social.

#### **MEDIO AMBIENTE**



## Iberdrola lanza 'Carbon2Nature' para reducir la huella de carbono

LA TRIBUNA / TOLEDO

Iberdrola ha presentado en Jaraíz de la Vera (Cáceres) la empresa 'Carbon2Nature' que nació hace un año con el objetivo de reducir la huella de carbono global a través de actuaciones basadas en la naturaleza, mejorando la biodiversidad y promoviendo una economía sostenible en la que la naturaleza sea una palanca esencial de creación de valor sostenible.

Desde su lanzamiento, esta sociedad ha avanzado en su misión de capturar y fijar en sumideros naturales más de 60 millones de toneladas CO2 gracias al desarrollo de una cartera global y diversificada de proyectos de conservación, gestión y restauración en diversos ecosistemas. Para su financiación utiliza los mercados de carbono y aplica un enfoque que garantiza los más altos estándares de integridad y la maximización de impacto positivo a largo plazo. En total, su cartera de proyectos en operación supone cerca de 2 millones de árboles plantados o pendientes de ejecución que capturarán más de 800.000 toneladas de

EDUCACIÓN | MANIFESTACIÓN AL INICIO DEL CURSO 2024-25

# UGT ve a Educación «receptiva a negociar» y rechaza las movilizaciones: «No es el momento»

GUILLERMO GÜEMES / TOLEDO

UGT Castilla-La Mancha hizo ayer balance del curso escolar y de las negociaciones que se están llevando a cabo entre los sindicatos y la Consejería de Educación. Precisamente sobre esa mesa de diálogo expresó que «no es el momento para salir a la calle» y movilizarse, ya que consideran que la Consejería «está receptiva a negociar».

Además, según indicó el responsable de la enseñanza en UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, en la mesa sectorial celebrada el martes



El sindicato «ha logrado en solitario» el 50% «de las reivindicaciones». / UGT

«se consiguieron el 50 por ciento de las reivindicaciones» y la otra mitad «está en vías de negociación». Por esos «importantes avances» no participarán en las manifestaciones anunciadas para el inicio del siguiente curso escolar, pese a que considera que son «justas».

Montero sacó pecho al considerar que el sindicato «ha logrado en solitario» el cumplimiento de las medidas propuestas a Educación, en especial la bajada de ratios en educación infantil, y la reducción de las horas lectivas a 19 en enseñanzas medias y a 24 en infantil y primaria.

En cuanto al tercer día de libre disposición, explicó que en el sindicato no están «satisfechos» con las condiciones, pero que «próximamente» serán mejoradas. «UGT va a estar siempre para intentar negociar y sacar el máximo de los derechos laborales», por lo que pondrá «el foco» en cuestiones «olvidadas» como la inclusión educativa.

#### **CUADRO DE MANDOS EN EDUCA-**

**CIÓN.** Montero aprovechó la ocasión para presentar al nuevo cuadro de mandos que liderará UGT Enseñanza que estará conformado por gente «veterana y con experiencia» sindical. Entre ellos, Jesús García, como responsable de Enseñanza pública; Pilar Dorado, como coordinadora de administración y servicios universitarios; o Fernando Villamor, como responsable de Enseñanza privada.

FONDO DE RESILIENCIA | CONFERENCIA SECTORIAL

# La Junta se queja a Moncloa de la gestión que plantea para los fondos europeos

El vicepresidente primero señala que con los proyectos públicos las regiones se verán «infrafinanciadas» y que en los privados se deja fuera a las pymes



El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, saluda al ministro Carlos Cuerpo./ JUAN LAZARO

#### LA TRIBUNA / MADRID

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, pidió ayer al Gobierno central la flexibilización de las normas del nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este capital. Tal y como explicó a la salida de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la principal dificultad que plantea este Fondo es que va dirigido a proyectos mínimos de 25 millones de inversión dejando fuera del alcance pequeñas y medianas em-

presas que son la casi totalidad del tejido empresarial de la región.

Durante la Conferencia Sectorial, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, trasladó que se han activado ya los primeros 3.400 millones de euros.

Sin embargo, según apunta Martínez Guijarro, la principal complicación para la aplicación en proyectos públicos del Fondo de Resiliencia Autonómica es que es un fondo que computa como deuda a las comunidades autónomas. «Hoy venía con la esperanza de que el Gobierno de España hubiese trasladado un mensaje de apoyo a las

comunidades autónomas y que esa deuda no computase en las reglas fiscales dando mayor capacidad de decisión a los territorios», indicó.

En cambio, lamenta que el nuevo Fondo computa como deuda por lo que «deja a las regiones infrafinanciadas con una capacidad de decisión casi nula». A esto se suma además la barrera de la limitación temporal. Y es que, estos fondos tienen que estar ejecutados en agosto del 2026. Para que dé tiempo avisa de que la Ley de Contratos no lo pone fácil, pues «es muy complicado que en dos años se contrate una obra y se ejecute».

**AUDIOVISUAL** | CONECTA FICTION & ENTERTAINMENT

## En lo que va de año la CLM Film Commission ha apoyado 40 rodajes

La consejera de Economía avanza que el nuevo concurso de largometrajes priorizará que se implique a la industria regional



La consejera Patricia Franco participó en uno de los paneles de este foro./ J. POZO

LA TRIBUNA / TOLEDO

La consejera de Economía, Patricia Franco, anunció ayer que la tercera edición del concurso de largometrajes que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha verá la luz en el mes de septiembre y lo hará con novedades. Avanzó que se incentivará la participación en las producciones de la industria audiovisual regional. La consejera dio estos detalles durante su participación este jueves en uno de los paneles de la programación de Conecta Fiction & Entertainment, donde valoró la red que la región ha tejido en torno a la atracción de rodajes y al trabajo de la industria audiovisual en la

«Estableceremos un primer premio de 120.000 euros y un segundo premio de 80.000 euros y como novedad vamos a incluir cinco pun-

tos en la valoración para aquellas producciones que cuenten en su desarrollo con la implicación directa de la industria regional», expuso, «lo que queremos es no sólo que se atraigan rodajes a la región, sino también el crecimiento y la implicación directa de la industria audiovisual de Castilla-La Mancha en este desarrollo».

La consejera contó que en 2017 se constituyó la Castilla-La Mancha Film Commission y que este año ya ha apoyado de manera directa ya a más de 40 rodajes de largometrajes y producciones. «El listón está alto, porque desde su puesta en marcha son más de 200 las grandes producciones en las que hemos participado de manera directa, dentro de las más de 400 producciones de diferente índole con las que hemos colaborado», valoró.

EMPRESAS | 'AYUDAS + RURAL'

# La Junta destina 1,34 millones a la inserción de los «más vulnerables»

Las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social podrán pedir las ayudas para introducirse en el mercado de trabajo

LA TRIBUNA / TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha publicó ayer en el DOCM la convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar la inserción laboral de las personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables y en exclusión social en empresas de la región. Así lo anunció la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de la jornada 'Ayudas + Rural' celebrada por la

Fundación Mapfre en Toledo, donde destacó que estas ayudas están dotadas con 1,34 millones de euros y que se podrán solicitar hoy y hasta el próximo 15 de diciembre.

La consejera recordó que el martes el Ejecutivo autonómico llevó también la convocatoria de un millón de euros destinada a impulsar las unidades de apoyo en el mercado protegido de trabajo para personas con discapacidad. «Desde que pusimos en marcha estas ayudas, hemos destinado ocho millones de euros a apoyar cerca de 300 contrataciones, de las cuales 250 han sido personas en exclusión social que han encontrado una oportunidad de empleo», señaló la titular de Economía, animando a las entidades de inserción de la región a participar en la convocatoria para continuar trabajando de manera conjunta para facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.



Son 250 personas contratadas en situación de exclusión social en total con las ayudas.

## ¿Quién paga esta fiesta?

La Ley de Restauración de la Naturaleza queda definitivamente aprobada sin un presupuesto que fije cómo se van a costear las acciones que propone







## El sector pide reformar y reforzar el seguro agrario

Las tormentas de los últimos días provocan siniestros en 65.000 hectáreas

## El campo vuelve a ser moneda de cambio

Pagará el pato por los aranceles impuestos a los coches eléctricos chinos

## El verano llega con sabor a Campo y Alma

Los productos con DOP e IGP son ideales para elaborar refrescantes recetas

### **NORMATIVA COMUNITARIA**



La cuantía máxima se eleva de 25.000 a 37.000 euros. / ALBERTO RODRIGO

## La Unión Europea suaviza la norma sobre las ayudas de minimis

Se trata de las que conceden los estados sin rendir cuentas a Bruselas. La reforma surge por las necesidades de ajuste y actualización

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó hace unos días el proyecto de modificación del Reglamento (UE) número 1408/2013 sobre las ayudas de minimis en el sector agrícola. Se cambia así la regulación de estas ayudas de menor cuantía, que pueden aplicar los estados miembros sin rendir cuentas a la UE al considerar que no distorsionan el mercado comunitario. El objetivo es ganar eficacia y adaptar esa regulación a las realidades económicas actuales.

El Reglamento de 2013 establecía un marco para garantizar que las ayudas de minimis no distorsionen la competencia en el mercado interno de la Unión Europea. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido necesidades de ajuste y actualización. Las modificaciones propuestas al Reglamento buscan modernizar y adaptar las normativas a las necesidades actuales del sector agrícola.

Uno de los principales cambios es que se incrementa el límite máximo de ayudas de 25.000 euros a 37.000 por empresa durante un período de tres años. Este aumento responde a la inflación y a la necesidad de proporcionar un apoyo financiero más significativo a las empresas agrícolas. Respecto al control y transparencia, se introduce la obligatoriedad de crear un registro centralizado para todas las ayudas de

minimis concedidas que permitirá un mejor seguimiento y control, garantizando que se cumplan los límites y que se eviten abusos o errores en la concesión.

Además, se ajustan los topes nacionales y sectoriales para reflejar mejor la inflación y las condiciones económicas actuales. Estos ajustes buscan asegurar que las ayudas de minimis sigan siendo efectivas y no distorsionen la competencia en el mercado interno. También se establecen reglas claras sobre la acumulación de ayudas provenientes de diferentes sectores. Estas normas buscan mejorar la coherencia y asegurar que las empresas no reciban un apoyo financiero excesivo.

## **AYUDAS A UCRANIA**

## Piden proteger los fondos destinados a la promoción agro

En una carta conjunta dirigida a los ministros de Agricultura de la UE, varias asociaciones que representan al sector agroalimentario europeo, entre las que se encuentra el COPA-COGECA han expresado su preocupación por las repercusiones de la reciente decisión del Consejo Europeo de redistribuir 1.100 millones de euros de la PAC y de la política de cohesión para apoyar a Ucrania. La carta, enviada el 7 de junio, advierte sobre el impacto potencial que esta redistribución podría tener en la financiación de la promoción de productos agrícolas gestionada por la Comisión.

Insisten en la necesidad de mantener un presupuesto sólido para la política de promoción, esencial para mitigar las perturbaciones del mercado. «La política de promoción es crucial para enfrentar los desafíos actuales, como los elevados costes de producción, la inflación y los fenómenos meteorológicos extremos, además de apoyar la competitividad de la agricultura de la UE y su transición hacia una mayor sostenibilidad», subraya la carta, que también advierte sobre la posible pérdida de cuota de mercado de los productos comunitarios.

### MÁS ACTUALIDAD

# Quinta edición del concurso de fotografía 'Objetivo Vacuno'

'Objetivo Vacuno', el certamen de fotografía con el que Provacuno, la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España, pretende dar visibilidad al trabajo diario de los ganaderos, industriales y comercializadores del sector, así como al medio rural y a la propia carne de vacuno, inicia su quinta edición.

El concurso vuelve a incluir tres categorías con premios de entre 100 y 500 euros para los mejores trabajos. Los participantes, ya sean profesionales o aficionados a la fotografía, podrán remitir sus creaciones desde el 12 de junio hasta el 16 de septiembre. El concurso vuelve a contar con sus tres categorías ya clásicas: 'Carne de vacuno y ocio', 'Ganadería, industria y medio rural' y 'Memes'. Se repartirán premios de hasta 500 euros para los mejores trabajos. Para inscribirse y obtener más información: www.provacuno.es/objetivo-



Pueden presentarse profesionales y también aficionados.

## El consumo de fertilizantes creció un 5%

El consumo de fertilizantes en España aumentó un 5% en 2023 en comparación con el año anterior, hasta situarse en 3,7 millones de toneladas de producto. Las cifras muestran que poco a poco se está recuperando el mercado, si bien todavía el consumo sigue «muy por debajo» de lo que era habitual en España hasta el año 2020, cuando rondaba los cinco millones de toneladas anuales.

## La flexibilización de la PAC ya es oficial

El Gobierno ha aprobado este martes el Real Decreto que flexibiliza las condiciones para el acceso a las ayudas de la Política Agraria Común y que concreta las propuestas de simplificación y flexibilización para el acceso a las ayudas comunitarias incluidas en el conjunto de 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones manifestadas por agricultores y ganaderos.

## ASAJA demanda un comisario de Agricultura que sea del sur

El presidente nacional de ASA-JA, Pedro Barato, ha demandando este miércoles un comisario de Agricultura en la Unión Europea que sea del sur. «Tenemos que tener personas que nos entiendan», ha dicho, para censurar que haya otro comisario de los países del norte porque «no entiende que aquí nos secamos, nos inundamos y nos helamos». Barato también ha lanzado un mensaje ante las «políticas bastante absurdas» de Europa. «Con la alimentación no se juega y estamos viendo cómo hoy en Europa han desaparecido 1.300.000 vacas, lo que implica 300.000 toneladas de carne menos».

# El sector agroalimentario, moneda de cambio

Intereses de sectores industriales se imponen sobre los agrarios a la hora de cerrar acuerdos comerciales entre la UE y terceros países

NOTAS A PIE DE CAMPO VIDAL MATÉ



China se lleva un 20% de la exportaciones españolas de porcino, lo que supone un 10% de la producción total. / PATRICIA

n los últimos días ha sido noticia la decisión comunitaria de aumentar los derechos de importación a los coches eléctricos procedentes de China como consecuencia de una investigación sobre la existencia de posibles subvenciones desleales al margen de las reglas de juego internacionales en ese país asiático. Frente a este posicionamiento de Bruselas, las autoridades chinas han respondido con la posibilidad de aplicar represalias contra las importaciones agroalimentarias comunitarias, entre las que el porcino se halla a la cabeza y que tienen al sector español como principal protagonista. Una nueva guerra comercial originada en la industria, en este caso de la automoción, pero donde los efectos se pueden trasladar fundamentalmente a la actividad agroalimentaria y, a la postre, a los agricultores y ganaderos que pagarán los platos rotos. No es la primera vez que esto sucede ni tampoco el primer país que se agarra al sector

agroalimentario como moneda de cambio.

La grave peste porcina sufrida por China hace unos años supuso la puesta en marcha de un plan de urgencia para disponer de carne de cerdo suficiente para su alimentación. Se multiplicaron las granjas. Pero, una vez recuperada su cabaña, la necesidad de la importación para alimentar a cientos de millones de personas, aunque sigue siendo hoy importante, ya no es tan imperiosa, por lo que el porcino de importación comunitario sería uno de los sectores objeto de represalias comerciales como moneda de cambio a la decisión comunitaria de elevar los aranceles a la importación de los automóviles chinos. Sucede además, a favor de las decisiones de ese país, que China ha diversificado sus fuentes de aprovisionamiento de porcino fuera de la UE, especialmente en Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos, por lo que penalizar y hasta bloquear las importaciones comunitarias como

medida de represalia a la UE no supone ningún riesgo grave para el abastecimiento de su mercado.

En el caso de España, en ese nuevo escenario planteado por las autoridades de Pekín los productos más afectados serían los ganaderos. A la cabeza se hallan las carnes, con el porcino como protagonista, seguido muy de lejos de otras carnes y despojos. Pero sin dejar a un lado, aunque a un segundo nivel de ventas, otras producciones que están abriendo mercados, como los vinos de calidad y los graneles, el aceite de oliva, la aceituna, los lácteos sin lactosa y hasta los pellejos de los conejos para fabricar gorros y prendas de abrigo. En resumen, otra serie de productos que ni económica ni políticamente tienen una incidencia importante sobre el conjunto de la sociedad china, donde solo los consumen unas minorías. En el caso del porcino, sobre una producción de unos cinco millones de toneladas, las exportaciones totales suponen unos 2.7

millones, de los cuales China lidera las compras entre los terceros países con unas 560.000 toneladas por valor de 1.240 millones de euros, suponiendo el 20% de las ventas exteriores y el 10% de la producción total, aproximadamente.

Al margen de las circunstancias concretas y las condiciones específicas de este enfrentamiento comercial -automóviles chinos en una parte de la balanza frente, fundamentalmente, al porcino comunitario-, la realidad es que los productos agroalimentarios en su conjunto, no solo en China, han constituido tra-

CHINA
HA DIVERSIFICADO
SUS FUENTES
DE SUMINISTRO
DE CARNE
DE PORCINO

dicionalmente y se mantienen como una moneda de cambio en las negociaciones de acuerdos, generalmente entre países más desarrollados con terceros países para los que la actividad agraria, con la exportación como salida, tiene un mayor peso para su economía.

En este contexto, los gobiernos comunitarios, especialmente en los países del norte, son propensos a abrir más puertas a las producciones agroalimentarias y pesqueras de terceros países a cambio de que los mismos abran igualmente sus fronteras a las exportaciones de bienes industriales o de servicios, desde las nuevas tecnologías a la implantación de la actividad bancaria. Esta filosofía de moneda de cambio es la que se encierra en los diferentes acuerdos comerciales, desde Mercosur para los países sudamericanos a los más cercanos como el de Marruecos. En muchos aspectos, priman los intereses de los consumidores, especialmente de los países del norte de la Unión Europea, frente a los intereses de los productores del sur.

RAZONES GEOPOLÍTICAS. Países a los que la Unión Europea exporta tecnología y bienes de alto valor añadido, como automóviles, aviones o servicios, han reclamado tradicionalmente la apertura de los mercados comunitarios a sus producciones agrícolas o ganaderas como moneda de cambio. En este ámbito tienen una posición más competitiva y se podrían destacar las carnes sudamericanas -desde el vacuno a la avicultura-, además de los cereales y determinadas producciones de frutas, zumos y hortalizas. En otras ocasiones, esa moneda de cambio para la venta de las producciones agrarias de terceros países se basa también en diferentes razones geopolíticas de apoyar a determinados gobiernos, como sucede con los estados del norte de África para frenar posicionamientos políticos más radicales.

Ĉupos, limitación de entradas en volumen, exigencias fito o zoosanitarias y mecanismos arancelarios en frontera han sido los principales instrumentos manejados tradicionalmente por las autoridades comunitarias para proteger sus mercados y a sus productores. Sin embargo esas medidas se han ido transformando y dulcificando a la sombra de la Organización Mundial de Comercio y por el aumento de los intercambios entre los países en ambas direcciones hacia unas relaciones mucho más abiertas en lo que se refiere a las producciones agrarias y agroalimentarias

Finalmente, utilizar los correspondientes acuerdos comerciales y la mayor entrada en los países comunitarios de las producciones agrarias desde terceros países como moneda de cambio para facilitar las exportaciones de otros sectores industriales tiene su inevitable impacto en la actividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que acarrean problemas de competitividad por sus mayores costes de producción -mayor seguridad alimentaria, gastos laborales, etc.- con riesgo de cierre de explotaciones y una mayor dependencia exterior.

## The same of the sa

#### **NORMATIVA COMUNITARIA**



M.H. (SPC)-AGENCIAS

l Consejo de Medio Ambiente de la UÉ aprobó formalmente ■este lunes en Luxemburgo la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN), una norma que tiene por objeto establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres v marinas de la UE de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050. La aprobación ha sido posible gracias a la ministra de Medio Ambiente de Austria - cuyo Gobierno se había mantenido hasta ahora en contra de la ley-, que ha votado a favor del texto cambiando así el resultado final que se esperaba.

Según el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, el texto es «justo, equilibrado y sólido, adaptándose a las demandas de todos los actores y responde a una crisis en la biosfera. Es una acción contra el cambio climático, básica también para los sistemas hídricos, la seguridad alimentaria, los bosques, la biodiversidad, en definitiva, una medida clave para el futuro». El problema es que ese «adaptándose a las demandas de todos los actores»" no es del todo cierto, ya que esta norma ha tenido a gran parte del sector agrario en contra desde el primer momento.

«El sector primario, y nuestros agricultores, sobre todo, tienen un enorme desafío delante con el cambio climático y tienen una gran dependencia de la calidad de los suelos y la calidad de la biodiversidad. No aprobar esta ley sería un gran error y una gran amenaza para nuestros ecosistemas y la actividad agrícola. A algunos nos hubiera gustado recibir más respaldo social, pero lo importante es no dar marcha atrás y cerrar favorablemente esta ley, tras el respaldo favorable en el Parlamento Europeo y en los trílogos», señaló Teresa Ribera, ministra para el Reto Demográfico, que no se sabe si no es consciente de las demandas del sector primario o prefiere ignorarlas directamente.

El sector ya ha reaccionado a esta nueva norma. Es general hay dudas sobre la financiación que se empleará para aplicar la ley y las organizaciones agrarias temen que los fondos necesarios puedan salir de los que en principio están destinados a la Política Agraria Común (PAC). También hay inquietud por las consecuencias que pueda tener para agricultores y ganaderos, sobre todo para aquellos que ejercen su actividad dentro de áreas protegidas.

Otra fuente de preocupación es el hecho de que es imposible que

la UE pueda exigir a los productores de terceros países los mismos requisitos medioambientales, dejando vendidos una vez más a los comunitarios: «Es prácticamente una utopía pensar que la UE puede imponer en terceros países que se incluyan estas exigencias medioambientales», afirman desde COAG. Y preocupa también la postura del Ministerio de Teresa Ribera. Desde ASAJA tienen «nula» esperanza en que el departamento de Ribera establezca una interlocución con el sector para el desarrollo de un plan estratégico que marque la aplicación de la norma en España y han dudado que les vayan a citar «para debatir de tú a tú, para proponer ideas, para proponer la aplicación correcta».

Unión de Uniones presentará una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo una vez se haya conforma-

«LA APROBACIÓN DE ESTA LEY ES UNA CLARA TRAICIÓN AL SECTOR» do el nuevo Parlamento Europeo. La organización destaca las excesivas cargas ambientales que ya soportan los agricultores y ganaderos con el aumento consiguiente de los costes. E inciden en que, en muchos casos y en muchas explotaciones, no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.

Unión de uniones recuerda que esta ley afectará a las prácticas Îlevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios, fertilizantes químicos y estiércol animal; y que también puede exigir el abandono de explotaciones y terrenos para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias, un problema del que se quejan todas las organizaciones

«Parece que los agricultores nunca salimos a la calle», se quejan desde la organización. «Precisamente, unas de las reivindicaciones que teníamos era no seguir aprobando medidas agroambientales mal entendidas que solo se traducen en aumento de cargas y costes», añaden.

El coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, ha dicho que la ley «no tiene ni pies ni cabeza» y que hay artículos donde se ponen condicionantes «absurdos», como el abonado con materia orgánica o el uso de parcelas abandonadas para que la naturaleza vuelva a su estado inicial. «Vamos a hacer una lev para abandonar terrenos agrarios cuando hay escasez de alimentos (...) Nuestra misión ahora será intentar presionar para que se derogue, porque no es buena para la agricultura, la ganadería ni para la naturaleza», ha finalizado Cortés.

ASAJA, COAG Y UPA. El director de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, ha manifestado que «hoy es un día triste que va a recordar todo el sector agropecuario». «Parece ser que ha sido pasar las elecciones europeas y que nada ha cambiado, seguimos con poner al campo como si fuera parte del problema y no de la solución». Aunque serán los Estados miembros los que tengan que realizar los planes para aplicar la nueva ley, ASA-JA ha remitido a «la experiencia de los planes estratégicos de la PAC, donde citan al sector pero no cuen-





tan con él». Según Castilla, la nueva legislación presenta tres problemas principales: no se sabe cómo se financiará la restauración que pretende, no hay mención a las exigencias a los países terceros o a las «cláusulas espejo» y, además, esa responsabilidad de los países, a su juicio, provocará desigualdades. «Pongamos que hay Estados miembros como España, que es más ambientalista, y otros como Portugal, más agrarista; esto va a producir claramente una distorsión en los mercados».

El presidente de la organización, Pedro Barato, ha declarado que «la aprobación de esta ley es una clara traición a los agricultores y ganaderos de España. Nuestra ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ignorado las necesidades y preocupaciones del sector, optando por respaldar una normativa defectuosa que carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE. Esta precipitada decisión nos aboca a un futuro incierto, plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».

Barato ha enfatizado la falta de transparencia y previsión en la aprobación de esta ley, que deja sin respuesta la crucial cuestión de la financiación: «La ley, tal como está. no es aplicable ni aceptable sobre el terreno. Se ha perdido una valiosa oportunidad de revisar y hacer más realista este texto. Una segunda lectura podría haber garantizado una normativa más justa y viable». Tras las promesas electorales, donde la agricultura ha sido un tema central de debate, esta decisión representa una primera señal preocupante para los agricultores y ganaderos sobre las intenciones de sus gobiernos nacionales y de la próxima Comisión Europea, reflexionan desde ASAJA.

Por su parte, fuentes de la orga-

nización agraria COAG han mostrado «preocupación» porque no se conoce cómo se va a aplicar la ley y cómo se va a apoyar a los agricultores de las tierras afectadas para que lleven a cabo los cambios que implique esta ley. En este sentido, han resaltado que España tiene un 39% de la superficie de áreas sensibles o protegidas, parte de ella en zonas donde la agricultura es bastante intensa como el Mar Menor o Doñana; en este ámbito esperan tener «interlocución y poder poner las cartas sobre la mesa sobre lo que va a pasar con esta acti-

vidad agrícola y ganadera», además de poder participar en la elaboración del plan estratégico para aplicar la ley. Del mismo modo que ASAJA, esta organización también ha mostrado inquietud sobre si se aplicará la misma exigencia a los productos de terceros países.

Sin embargo, desde COAG han matizado que no hay un rechazo radical contra la ley, sino preocupación, porque la UE ha aprobado unos objetivos y corresponde al Gobierno aplicarlos: «Tendremos que incidir para que se nos escuche y no quede ningún agricultor atrás».

El secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha manifestado que «no se pueda aceptar que la restauración de la naturaleza recaiga solo sobre las espaldas de los agricultores», quienes diariamente «cuidan» el medio ambiente. Ha citado Doñana y la laguna de Gallocanta (Aragón) como ejemplos donde la agricultura ya está contribuyendo a dicha restauración. Roche ha recordado que, si bien el texto aprobado es más flexible que el que la UE negoció inicialmente, quedan interrogantes por resolver, como la financiación, y ha pedido una atención especial a la agricultura

# El país que facilitó su aprobación recurrirá la ley ante el TJUE

Austria presentará un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la Ley de Restauración de la Naturaleza, adoptada en el consejo de Medio Ambiente de la UE con el voto a favor de la república alpina, emitido por la ministra del sector (Leonore Gewessler) en contra de la voluntad del jefe del Gobierno, el conservador Karl Nehammer. Así lo ha anunciado un portavoz de la cancillería federal (jefatura del Gobierno), que alega que el voto de Gewessler viola la Constitución del país por no representar la voluntad general de los go-

biernos regionales de Austria y de los ministerios afectados. «Suponemos que el TJUE se pronunciará a tiempo, de modo que no será necesario presentar planes nacionales de restauración por adelantado y, por tanto, el innecesario exceso de regulación quedará sin efecto», ha indicado el portavoz.

Desde Luxemburgo, Gewessler ha defendido su proceder y considera que la demanda ante el TJUE no tendrá suficiente base legal. «Lo espero con calma», ha dicho a la prensa; «la decisión de hoy (de adoptar la citada ley) es una victoria para la naturaleza».

Asimismo, el responsable de UPA ha pedido abordar adecuadamente las necesidades de financiación v se ha opuesto a que se carguen los costes a los fondos de la PAC. «Tiene que quedar claro que estos fondos de la PAC están blindados, que no podrán ser utilizados para estos nuevos planes de restauración y que se tendrán que buscar otros medios de financiación», ha insistido. Además, ha solicitado acompasar las acciones en el tiempo con un grado progresivo de implantación de la nueva norma y una mayor flexibilidad en los plazos propuestos.



# El verano sabe a Campo y Alma

Los productos amparados por esta marca son ingredientes idóneos para elaborar recetas refrescantes y apetecibles pensando en la época estival

ampo y Alma es un marchamo promovido por el Gobierno regional. Se trata de una marca de garantía que permite distinguir los productos agroalimentarios que se producen, elaboran o transfor-man en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que están acogidos a una denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida

Porque si existen dos palabras que definen claramente lo que es Castilla-La Mancha son campo y alma.

## Recetas

## **GAZPACHO**



Es una de la recetas estivales españolas por excelencia, una seña de identidad de la gastronomía nacional. La región produce buenos tomates de proximidad ideales para elaborarlo y Campo y Alma aporta a esta imprescindible sopa veraniega los sugerentes matices del ajo morado de Las Pedroñeras con IGP, la frescura de la cebolla de La Mancha con IGP v el maravilloso sabor de cualquiera de los cuatro AOVEs con DOP que se obtienen en la comunidad.

## **INGREDIENTES:**

- -Dos kilos de tomates maduros
- -Una cebolla de La Mancha IGP
- -Cuatro ajos de las Pedroñeras IGP
- -Un pepino pequeño
- -Medio pimiento verde y medio rojo
- -AOVE con DOP de Castilla-La Mancha
- -Vinagre

## **ELABORACIÓN:**

-Se limpian y pelan todas las verduras y

se pican en trozos medianos en un recipiente grande.

-Acto seguido se aliña la mezcla al gusto con el aceite de oliva virgen extra, el vinagre y la sal, como si de una ensalada se tratara pero reservando la mitad del aceite para más tarde.

-Se pasa todo con la batidora de mano; lo más fino posible para facilitar el siguiente

-Se vuelve a pasar con un pasapuré con el tamiz lo más fino posible (o un chino).

- -Entonces se vuelve a meter la batidora de mano mientras se añade poco a poco el aceite reservado. De esta manera quedará más cremoso.
- -Se corrige de sal y vinagre si hace falta y
- -Hay quien añade al principio un currusco de pan para hacerlo más espeso; o agua para dejarlo más ligero. Eso depende del gusto de cada uno, pero es bueno saber que si añadimos pan el tiempo de conservación en la nevera será más reducido.

## **HELADO DE VINO DE CASTILLA-LA MANCHA**

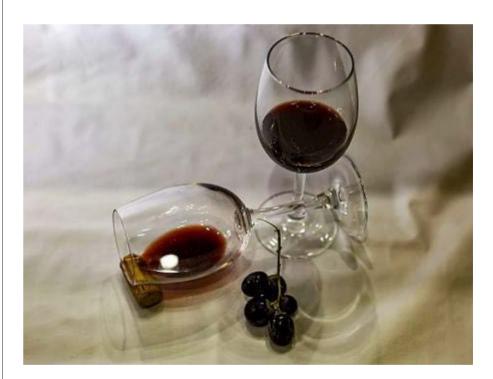

Se trata de una receta para sorprender y acertar en la que se puede utilizar cualquiera de los vinos con DOP e IGP amparados por Campo y Alma. Se puede elaborar tanto con blanco, como con rosado o tinto y de hecho preparar un helado con cada variedad asegura un postre muy atractivo visualmente. En cualquier caso es recomendable que el vino elegido sea afrutado para mejorar el sabor final.

#### **INGREDIENTES:**

- -Una botella de vino DOP o IGP de
- Castilla-La Mancha -Una rama de canela
- -Cuatro yemas de huevo -150 gramos de azúcar
- -250 mililitros de leche
- -300 mililitros de nata

#### **ELABORACIÓN:**

-Se pone a reducir el vino con la canela a fuego medio durante unos 45 minutos o hasta el volumen hava mermado

sensiblemente. Después se deja enfriar. -Con ayuda de una varilla, se baten las yemas de huevo con el azúcar hasta conseguir una pasta homogénea y se

-Se calientan la leche y la nata mezcladas a fuego medio hasta el momento en que rompa a hervir. En ese instante se retira del fuego, se deja enfriar unos instantes y se añade la pasta de yemas y azúcar, siempre removiendo.

-Se vuelve a poner la cazuela al fuego, a intensidad baja en este caso, y se remueve con la varilla sin dejar que llegue a hervir (es importante).

-Cuando la mezcla espesa bastante, se retira del fuego y se deja enfriar.

-Una vez frío, se añade la reducción de vino, se mezcla bien y se mete al congelador una hora. Transcurrido ese tiempo, se saca, se vuelve a remover y se devuelve al congelador; después de otra hora se hace por tercera vez y se deja en el congelador al menos una hora y media más antes de consumir.

## denominación / X CAMPO YALMA





Cada mañana, agricultores y ganaderos acuden a trabajar con la misma ilusión y compromiso, pero al mismo tiempo, con la incertidumbre que provocan los diferentes factores que influyen en su trabajo. La mayoría, directamente vinculados con las condiciones climáticas o el suelo y el relieve, además de los factores humanos que determinan esta actividad.

Para apoyar a todos esos productores que cultivan el campo y ponen su alma y ayudar a que los consumidores puedan diferenciar los productos obtenidos del terruño, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural lanzó en su momento Campo y Alma. Una marca que además es un distintivo pionero en España en identificar solamente a los alimentos y bebidas amparados por DOP o IGP.

Y ahora, con la llegada del verano, estos productos Campo y Alma son ideales para combatir los calores que nos esperan. Algunos, como el melón de La Mancha IGP, no necesitan compañero, ya que por sí solos son el antídoto ideal contra las altas temperaturas estivales. La jugosidad y el frescor de esta deliciosa fruta es lo más apetecible cuando el sol calienta y además es parte ideal de una dieta sana y equilibrada. Otros, como las berenjenas de Almagro, son ideales como aperitivo en los días de calor con un buen vino fresco, por ejemplo un blanco o un rosado de las abundantes DOPs que hay en Castilla-La Mancha. Y los hay que se pueden combinar para hacer ricas ensaladas, como las nueces de Nerpio con DOP, la cebolla de La Mancha con IGP, el queso manchego con DOP o la miel de La Alcarria con DOP.

Pero hay otros productos que, sin ser alimentos típicamente veraniegos, pueden ser parte imprescindible en recetas que nos ayudarán a combatir los rigores del astro rey.

## CREMA FRÍA DE MELÓN **DE LA MANCHA IGP**



Se trata, como el gazpacho, de otro plato que sirve como entrante o aperitivo y que resulta muy refrescante y apetecible en los días de calor. La frescura y el dulzor propios del melón de La Mancha con IGP, que lo diferencian de cualquier otro, adquieren cremosidad en esta receta. Además, la inexistente fibrosidad de su carne favorece que el resultado final de esta receta sea suave y sin hebras.

## **INGREDIENTES:**

- -Medio melón de La Mancha IGP
- -200 mililitros de nata líquida
- -Un ramito de menta (opcional)
- -Una cucharada de queso crema -100 mililitros de AOVE con DOP de
- Castilla-La Mancha
- -Pimienta
- -Unas tiras de jamón serrano ETG de Castilla-La Mancha

### **ELABORACIÓN:**

-Se trocea el medio melón de La Mancha

y se mete en el vaso de la batidora junto con la nata líquida, la menta, el queso, el AOVE con DOP, la sal y la pimienta. Hay que triturar con paciencia hasta que quede una crema muy lisa y homogénea. -Si se añade el aceite virgen extra al final de la operación mediante un chorro fino mientras se sigue batiendo emulsionará ligeramente y le dará al resultado final una textura más cremosa.

- -Si liga demasiado y queda muy espesa se puede corregir con un poco de leche o caldo vegetal mientras se sigue batiendo para que se incorpore correctamente.
- -Se sirve muy frío decorado con unas tiras finas de jamón con Especialidad Tradicional Garantizada de Castilla-La Mancha.
- -Si se quiere, la menta puede ser sustituida por otras hierbas. El cilantro le dará un toque exótico que va muy bien con este tipo de preparaciones. Y el cebollino aporta una frescura que casa perfectamente con cualquier receta veraniega.

## **COSTILLAR DE CORDERO MANCHEGO CON IGP A LA BRASA**



El verano es tiempo de barbacoas y nada le va tan bien a unas buenas brasas como la carne del cordero manchego con IGP que se cría en buena parte de nuestra comunidad autónoma. Se trata de una receta fácil que trata de combinar la pureza del sabor del cordero manchego con otros aromas que casan con este producto a la perfección.

## **INGREDIENTES:**

- -Un costillar de cordero manchego con
- -Vino blanco de alguna de las DOP de Castilla-La Mancha
- -Ajo morado de Las Pedroñeras
- -Especias

#### **ELABORACIÓN:**

-Se prepara con el mortero un majado que contendrá pimienta (negra, blanca, rosa, verde...), tres dientes de ajo, perejil, tomillo, romero y laurel. Estas especias

son orientativas y cada cual puede utilizar las que más le apetezcan en las cantidades que considere.

-Se deslíe el majado en un buen chorro de vino blanco regional con DOP. -Se coloca el costillar en un recipiente que se pueda tapar y se masajea bien con la mezcla del majado y el vino durante unos minutos. Se tapa y se deja en la nevera de un día para otro (también pueden ser dos días).

-Se saca de la nevera unas horas antes de ponerlo en las brasas para que se atempere la carne. Se sala y a la parrilla. -Cocinar la pieza entera proporciona resultados más jugosos, pero exige pericia por parte de quien maneje las brasas. Lo ideal es darle fuego suave durante unos minutos para, al final, acercarlo a las brasas dejar que se tueste por fuera. Con el centro del lomo aún rosado estará más jugoso.

Otra opción es darle el mismo marinado a las chuletas sueltas, que son más sencillas de brasear.

SDC

del huracán. El aumento de la siniestralidad y la descompensación entre distintos subsectores hacen que, desde hace ya tiempo, se plantee la necesidad de darle una vuelta a esta herramienta que es imprescindible para muchos agricultores y ganaderos. Pero una vuelta con reglas del juego claras y sin que sean los productores quienes tengan que pagar los platos rotos; o al menos no solo ellos.

**REUNIÓN CON ENESA** 

Unión de Uniones, que ha participado junto a las demás OPA y comunidades autónomas en una reunión con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) hace unos días, valora la capacidad de escucha de este organismo, que distribuyó una encuesta para conocer las opiniones de todos los agentes, pero muestra su decepción por la falta de concreción e iniciativa sobre las modificaciones que se pueden dar en las líneas y las contrataciones.

La organización considera que el seguro agrario está atravesando un momento crucial dada la gran siniestralidad que acumula en los dos últimos años, principalmente como consecuencia del cambio climático que ha provocado fenómenos climáticos adversos extraordinarios que afectaron de forma generalizada a gran parte de la producción agraria de España. En este sentido, cree que la forma de asumirlo en el seguro agrario no debe recaer solo en el asegurado con un incremento de las primas, ya que es un problema de toda la sociedad en su conjunto y no se debe

a la mala praxis empresarial.

Por otra parte, UPA ha solicitado mejoras en el sistema actual y ha expuesto la necesidad de seguir defendiendo los seguros agrarios, así como su incremento presupuestario. Más, si cabe, en un contexto como el que están sufriendo los agricultores, con fenómenos meteorológicos extremos e imprevisibles que causan graves daños a los cultivos.

«Los seguros agrarios son fundamentales. Es prioritario reconocerlo y tomarlo como un elemento más del día a día en el trabajo de los agricultores y ganaderos», asegura Alejandro García-Gasco Alcalde, miembro del grupo de Seguros Agrarios de UPA. «Los seguros agrarios tienen que ser un fuerte apoyo para la agricultura familiar», han indicado desde la organización, e insisten en recodar que «defendemos la agricultura familiar porque es un segmento de población estratégico en el medio rural».

Así, tal y como se ha suscrito en el acuerdo de 43 medidas con el Ministerio, se ha solicitado que se llegue al máximo permitido por la Unión Europea de la subvención del seguro agrario para esta agricultura familiar. Se ha reforzado este argumento en el sentido de que el seguro está viviendo grandes retos, entre ellos la alta siniestralidad y, por extensión, el gran presupuesto que se lleva la subvención con ello.

Desde la organización agraria recuerdan que en 2023 fueron 400 millones de euros los aportados por parte de la Administración, aunque



Tormentas y pedriscos han azotado a muchas zonas del país en los últimos días.

## El sector pide «reformar y reforzar el sistema»

Unión de Uniones y UPA participan en un encuentro con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y exponen sus demandas para que esta herramienta básica pueda seguir siendo un pilar para el sector productor

## SINIESTRALIDAD

## 65.000 hectáreas, 55 millones de euros

Los sucesivos frentes tormentosos registrados desde el segundo fin de semana de junio (a partir del sábado 8) han provocado siniestros en 65.000 hectáreas agrícolas aseguradas, según las declaraciones de siniestro recibidas por Agroseguro. Las tormentas de lluvia y pedrisco dejan daños en al menos 33 provincias, con especial incidencia en Albacete y la Región de Murcia. La primera estimación de indemnizaciones, en tanto avanzan las peritaciones, se sitúa en 55 millones de euros. En Castilla-La Mancha, la superficie siniestrada se eleva hasta las 30.005 hectáreas, de las que 18.875 se sitúan en la provincia de Albacete, donde los daños se reparten entre numerosas producciones: cereal, hortalizas (especialmente ajo), frutales,

almendro o viñedo. Afortunadamente, la recolección de variedades muy implantadas en la zona, como el ajo spring, ya se encontraba muy avanzada. Además, la provincia de Cuenca suma 5.221 hectáreas siniestradas, principalmente de cereal. El resto de superficie corresponde a Guadalajara (2.643 hectáreas), Toledo (1.972 hectáreas) y Ciudad Real (1.294 hectáreas). En el resto de las provincias afectadas, salvo en Murcia, la incidencia fue mucho más puntual. Las tareas de evaluación de daños ya han comenzado y se realizarán coincidiendo con la peritación del cereal de invierno, que afronta durante las próximas semanas su etapa más intensa de cosecha a nivel nacional. Agroseguro recuerda que el riesgo de pedrisco se encuentra entre las coberturas disponibles para todas las líneas agrícolas del sistema español de Seguros Agrarios Combinados.

UPA sigue reclamando más igualdad entre regiones, porque existen diferencias considerables que podrían derivar en agricultores de primera y segunda separados por tan solo unos metros.

Unión de Uniones considera, por su parte, que si contar con aseguramiento se consolida como un condicionante para poder disponer de otras ayudas públicas de carácter extraordinario, deben estudiarse las posibilidades de implantación de un seguro agropecuario con unas primas y coberturas adecuadas y asumibles que incluya los riesgos extraordinarios consorciables y que sea subvencionado al máximo por ENESA.

Según UPA, es de sobra conocida la situación de incremento de costes en los seguros agrarios debido a las tasas, recargos y al incremento de la producción, lo que ha provocado en algunas líneas una bajada de contratación. «Hemos transmitido a ENESA que el agricultor que se va, es difícil volver a traerlo. Y esto está pasando en líneas importantes como la de frutos secos, que han sufrido grandes cambios con bajadas de garantizados e incrementos de franquicias», ha indicado Alejandro García-Gasco.

## LOS FENÓMENOS EXTRAORDINARIOS DEBEN SUFRAGARSE CON FONDOS EXTRAORDINARIOS

AGROSEGURO. Unión de Uniones ha enviado a ENESA sus propuestas, en las que recoge mejoras en el funcionamiento del seguro, sus líneas y sus contrataciones. La organización está de acuerdo en la utilidad del seguro y considera fundamental seguir incentivando su contratación, pero sobre reglas del juego claras y que vayan encaminadas a ayudar al agricultor y «no a continuar con el monopolio de Agroseguro».

La organización propone fiscalizar su trabajo y que tome mayor peso el Consorcio de Compensación de Seguros y ENESA se posicione al lado de los agricultores, que es a quien representa. De igual forma, señala que las comunidades autónomas deben aportar más al sistema, subvencionando al máximo los seguros agrarios como herramienta de gestión de riesgos de vital importancia para mantener las rentas de sus agricultores y ganaderos.

Asimismo, Unión de Uniones plantea la revisión de tarifas. Sostienen que conviene modular los que tienen baja contratación y los que tienen mucha demanda por el momento actual, como los daños por fauna salvaje cuya cobertura debe ser aumentada según la organización. Para finalizar, UPA añade que los fenómenos extraordinarios como algunos que se están produciendo en los últimos años deben sufragarse con fondos extraordinarios.

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

## LONJAS

| MERCADO DE TAL                                                           | AVER              | A                   | Avena rubia                                          | s/c               | s/c               | Cerdos                                                     | P.actual          | P.anterior        | Trigo de fuerza                                 | s/c              | 320                | L grandes (63 -73 gr.)                                  | 2,72              | 2,73              | Corderos de 11,1 a 15 kg                                              | 5,67             | 5,67            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Semana del 19 de junio                                                   |                   |                     | Avena blanca                                         | s/c               | s/c               | Cerdo graso                                                | 2,03              | 2,02              | Trigo de media fuerza                           | s/c              | 300                | M medianos (53 - 63 gr.)                                | 2,59              | 2,60              | Corderos de 15,1 a 19 kg                                              | 4,87             | 4,87            |
| Ganado de más de un año                                                  |                   |                     | Trigo duro                                           | s/c               | s/c               | Cerdo normal                                               | 1,81              | 1,80              | Extensibles: Chamorro                           | s/c              | s/c                | S pequeños (menos 53 gr.)                               | 2,26              | 2,27              | Corderos de 19,1 a 23 kg                                              | 4,70             | 4,70            |
| Ovino de vida y abasto                                                   | P.actual          | P.anterior          | Trigo pienso                                         | 224               | 228               | Cerdo selecto                                              | 1,82              | 1,81              | Aragón<br>Panificables                          | s/c              | s/c<br>241         | Granja<br>Colling popuda                                | P.actual          | P.anterior        | Corderos de 25,1 a 28 kg                                              | 4,64             | 4,64<br>4,26    |
| De 9,1 a 11 Kg<br>De 15,1 a 19 Kg                                        | 6,00<br>4,52      | 6,00<br>4,52        | Trigo fuerza +300w<br>Trigo blando panificable       | s/c<br>240        | s/c<br>245        | Base Porcino base canal 2 <sup>a</sup>                     | P.actual<br>s/c   | P.anterior<br>s/c | Forrajeros (Pané, Anzada)                       | s/c<br>s/c       | 221                | Gallina pesada<br>Gallina semipesada                    | 0,35<br>0,23-0,35 | 0,35<br>0,21-0,33 | Cordero de 28,1 - 34 kg<br>Cordero más de 34 kg                       | 4,26<br>s/c      | 4,26<br>s/c     |
| De 19,1 a 23 Kg                                                          | 4,43              | 4,43                | Yeros                                                | s/c               | s/c               | Porcino ibérico pienso 1ª                                  | s/c               | s/c               | Avena Blanca                                    | s/c              | 257                | Gallina ligera                                          | 0,18-0,22         | 0,16-0,20         | Cordero 23.1 - 25.4 ka con iap                                        | 4,79             | 4,79            |
| De 23,1 a 25,4 Kg                                                        | 4,36              | 4,36                | Veza                                                 | s/c               | s/c               | ,                                                          | -,-               | 4, -              | Avena Rubia                                     | s/c              | 267                | Gallo pesado                                            | 0,03              | 0,03              | Cordero 25,5 - 28 kg con igp                                          | 4,61             | 4,61            |
| De 25,5 a 28 Kg                                                          | 4,32              | 4,32                | Guisante                                             | s/c               | s/c               |                                                            |                   |                   | Centeno                                         | s/c              | 204                | Pollos                                                  | P.actual          | P.anterior        | Oveja primera                                                         | 1,10             | 1,10            |
| De 28,1 a 34 Kg                                                          | 3,90              | 3,90                | Triticale                                            | 217               | 221               | MERCADO DE BE                                              | LLPUIG            |                   | Triticales                                      | s/c              | 212                | Vivo estándar                                           | 1,40              | 1,40              | Oveja segunda                                                         | 0,55             | 0,55            |
| Más de 34 kg                                                             | s/c               | s/c                 | Centeno                                              | s/c               | s/c               | Cotización de la semana 25                                 |                   |                   | Maíz secadero                                   | s/c              | 218                | Vivo asador                                             | 1,40              | 1,40              |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
|                                                                          | P.actual          | P.anterior          | Pipa Girasol                                         | s/c               | s/c               | Broiler (vivo)                                             |                   | P.anterior        |                                                 |                  | P.anterior         |                                                         |                   |                   | Cordero 11 - 16 kg                                                    | 5,15             | 5,15            |
| Vida talaverana<br>Vida merina                                           | 70<br>88          | 70<br>88            | Garbanzos<br>Carne ecológica (5 de junio)            | s/c               | s/c               | Pollo broiler<br>Pollo amarillo                            | 1,42<br>1,43      | 1,42<br>1,43      | Alfalfa rama campo 1ª<br>Pipa girasol (9.2,44)  | 150<br>s/c       | 150<br>s/c         | MERCADO DE TO                                           | I FDO             |                   | Cordero 16,1 - 19 kg<br>Cordero 19.1 - 23 ka                          | 4,55<br>4,45     | 4,55<br>4,45    |
| Vida manchega                                                            | 90                | 90                  | Precios euro por kilo                                | P.actual          | P.anterior        | Pollo sacrificado (canal)                                  | P.actual          | P.anterior        | Yeros (8% máx. impur.) depósito                 | s/c              | s/c                | Precios indicativos. Sesión 14                          |                   |                   | Cordero 23,1 - 25 kg                                                  | 4.48             | 4,48            |
| Reproductor talaverano                                                   | 100               | 100                 | Ternera (200-250 kg.)                                | 5,80              | 5,70              | Blanco                                                     | 2,73              | 2,73              | Veza grano (10% máx.imp.)depósi                 |                  | s/c                | Cereales (07 de junio)                                  | P.actual          | P.anterior        | Cordero 25,1 - 28 kg                                                  | 4,30             | 4,30            |
| Reproductor manchego                                                     | 180               | 180                 | Añojo (hasta 300 kg.)                                | s/c               | s/c               | Amarillo                                                   | 2,46              | 2,46              | Lenteja castellana                              | s/c              | s/c                | Maíz                                                    | 231               | 233               | Cabrito                                                               | P.actual         | P.anterior      |
| Ovejas                                                                   | P.actual          | P.anterior          | Cordero lechal (5-7,5 kg.)                           | s/c               | s/c               | Gallinas euros / kg. vivo                                  | P.actual          | P.anterior        | Corderos sin I.G.P.                             |                  | P.anterior         | Cebada pienso + 62 kg/hl                                | s/c               | 204               | Cabrito lechal de 6 a 10 kg                                           | 5,08             | 5,08            |
| Talaverana de abasto                                                     | 0,95              | 0,85                | Cerdo blanco (90-100 kg.)                            | s/c               | s/c               | Ligeras                                                    | 0,08              | 0,08              | Media 10 kilos                                  | 5,13             | 5,13               | Cebada - de 62 kg/hl                                    | s/c               | 196               |                                                                       |                  |                 |
| Merina de abasto                                                         | 0,95              | 0,85                | Cereales ecológicos (5 de junio)                     | D 1 1             | D 1 :             | Semipesadas de 1,9 a 2,1 kg                                | 0,37              | 0,37              | De 10,5 a 15 kilos                              | 5,13             | 5,13               | Avena rubia                                             | s/c               | s/c               | Caza (sesión de 7 de febrero)                                         |                  | D 1 :           |
| Caprino vida y abasto - cabrito Cabrito lechal 7-10 kg.                  | P.actual<br>4,85  | P.anterior 4,85     | Precios euro por tonelada<br>Cebada                  | P.actual<br>s/c   | P.anterior<br>s/c | Semipesadas de 2,1 a 2,3 kg<br>Semipesadas de 2,3 a 2,5 kg | 0,38<br>0,39      | 0,38<br>0,39      | De 15,1 a 19 kilos<br>De 19.1 a 23 kilos        | 4,65<br>4,59     | 4,65<br>4,59       | Avena blanca<br>Trigo duro                              | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Caza mayor<br>Ciervo                                                  | P.actual<br>2,55 | P.anterior 2,55 |
| Vida y abasto - cabra y macho                                            | P.actual          | P.anterior          | Avena                                                | s/c               | s/c               | Pesadas                                                    | 0,35              | 0,35              | De 23,1 a 25,4 kilos                            | 4,56             | 4,56               | Trigo Pienso +72 kg                                     | s/c               | 232               | Jabalí                                                                | 1,75             | 1,75            |
| Cabras con cría, varias razas                                            | 105               | 105                 | Trigo pienso                                         | s/c               | s/c               | Gallo                                                      | 0,03              | 0,03              | De 25,5 a 28 kilos                              | 4,53             | 4,53               | Trigo Fuerza+300w                                       | s/c               | s/c               | Gamo                                                                  | 2,00             | 2,00            |
| Chiva próxima primer parto                                               | 140               | 140                 | Trigo duro                                           | s/c               | s/c               | Huevos blancos y morenos                                   | P.actual          | P.anterior        | De 28,1 a 34 kilos                              | 4,11             | 4,11               | Trigo Media Fuerza                                      | s/c               | s/c               | Corzo                                                                 | 1,80             | 1,80            |
| Macho reproductor, varias razas                                          | 200               | 200                 | Trigo blando                                         | s/c               | s/c               | XL                                                         | 2,22              | 2,23              | De más de 34 kilos                              | s/c              | s/c                | Trigo panificable                                       | s/c               | 250               | Muflón                                                                | 0,50             | 0,50            |
| Cabra de abasto                                                          | P.actual          | P.anterior          | Maíz                                                 | s/c               | s/c               | L                                                          | 1,70              | 1,71              |                                                 |                  | P.anterior         | Trigo chamorro                                          | s/c               | s/c               |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
| Cabra de abasto                                                          | 0,75              | 0,75                | Veza                                                 | s/c               | s/c               | M                                                          | 1,52              | 1,53              | Comuna                                          | 3,15             | 3,15               | Yeros                                                   | s/c               | s/c               | Perdiz Roja Autóctona                                                 | s/c              | s/c             |
| Vacuno                                                                   | Destrol           | Destrict            | Guisante                                             | s/c               | s/c               | S                                                          | 1,27              | 1,28              | Marcona                                         | 5,40             | 5,40               | Trigo Tipo Aragón                                       | s/c               | s/c<br>s/c        | Conejo de tiro                                                        | s/c              | s/c             |
| De vida<br>Ternero frisón 1-3 semanas (ud.)                              | P.actual 50       | P.anterior 50       | Paja<br>Heno                                         | s/c<br>120        | s/c<br>120        | Conejo (5 sobre granja / 200 uds.) Joven 1,9 a 2,1 kg.     | P.actual<br>2,35  | P.anterior 2,35   | Largueta<br>Guara                               | 4,20<br>3,25     | 4,20<br>3,25       | Veza<br>Guisante                                        | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Perdiz roja<br>Liebre (pieza sin eviscerar)                           | s/c<br>s/c       | s/c<br>s/c      |
| Ternera frisona 1-3 semanas (ud.)                                        | 110               | 110                 | Centeno                                              | s/c               | s/c               | Adulto                                                     | 2,30              | 2,30              | Ecológica                                       | 5,20             | 5,20               | Triticale                                               | s/c               | s/c               | Liebre (pieza sili eviscerar)                                         | 3/0              | 3/0             |
| Ternero cruzado 1-3 semanas (ud.)                                        |                   | 190                 | Triticale                                            | s/c               | s/c               | Cordero                                                    | P.actual          | P.anterior        | Pistacho (euros/kilo) (9 de mayo)               |                  | P.anterior         | Centeno                                                 | s/c               | s/c               | Vacuno para sacrificio (27 de mayo)                                   | P.actual         | P.anterior      |
| Ternera cruzada 1-3 semanas (ud.)                                        | 160               | 160                 | Aceite de oliva ecológico (5 de j                    | unio)             |                   | De 19 a 23 kgs                                             | 5,00              | 5,00              | Convencional                                    |                  |                    | Garbanzo                                                | s/c               | s/c               | Hembra 210/270 Kg/canal E                                             | 4,04             | 4,04            |
| Ternero frisón 6 meses (ud.)                                             | 230               | 230                 | Precios por kilo sobre camión                        | P.actual          | P.anterior        | De 23 a 25 kgs                                             | 4,55              | 4,55              | Kerman abierto limpio 18-20                     | 8,60             | 8,60               | Huevos jaula (24 de mayo)                               | P.actual          | P.anterior        | Hembra 210/270 KG/canal U                                             | 3,88             | 3,88            |
| Tern. frisona 6 meses cárnica (ud.                                       |                   | 280                 | Virgen extra                                         | 8,70              | 8,70              | De 25 a 27 kgs                                             | 4,25              | 4,25              | Kerman abierto limpio 20-22                     | 7,90             | 7,90               | XL-Supergrandes (+73 Grs)                               | 2,19              | 2,19              | Hembra 210/270 Kg/canal R                                             | 3,71             | 3,71            |
| Tern. frisona 6 meses láctea (ud.)                                       |                   | 550                 |                                                      |                   |                   | De 27 a 29 kgs                                             | 4,00              | 4,00              | Kerman abierto limpio 23-25                     | 7,60             | 7,60               | L-Grandes (63-73 Grs)                                   | 1,76              | 1,78              | Hembra 210/270 Kg/canal O                                             | 3,44             | 3,44            |
| Ternero cruzado 1ª (200 kg.) (e/kg<br>Ternero cruzado 2ª (200 kg.) (e/kg |                   | 3,99<br>3,15        |                                                      |                   |                   | De 29 o más kgs                                            | 3,65              | 3,65              | Kerman abierto limpio +26                       | s/c<br>15,75     | s/c<br>15,75       | M-Medianos (53-63 Grs)                                  | 1,52<br>1,28      | 1,54<br>1,30      | Hembra más de 270 Kg/canal<br>Machos menos de 300 Kg/canal            | 3,72<br>3,85     | 3,72<br>3,88    |
| Ternera cruzada 1ª (200 kg.) (e/kg                                       |                   | 2,88                | MERCADO DE SEG                                       | OVIA              |                   | Cerdo<br>Selecto                                           | P.actual<br>1,83  | P.anterior 1,82   | Kerman grano<br>Larnaka grano                   | 15,15<br>S/C     | 15,75<br>S/C       | S-Pequeños (-53 Grs.) Huevos suelo (24 de mayo)         | P.actual          | P.anterior        | Machos 300/370 Kg/canal E                                             | 3,95             | 3,00<br>3,98    |
| Ternera cruzada 2ª (200 kg.) (e/kg                                       |                   | 2,35                | Cotización del 13 de junio                           |                   |                   | Normal                                                     | 1,82              | 1,81              | Ecológico                                       | 3/0              | 3/0                | XL-Supergrandes (+73 Grs)                               | 2,37              | 2,37              | Machos 300/370 Kg/canal U                                             | 3,86             | 3,89            |
| Ternero del país (200 kg.) (e/kg.)                                       | 2,22              | 2,22                | Ovino                                                |                   |                   | Graso                                                      | 1,81              | 1,80              | Kerman abierto limpio 18-20                     | 9,00             | 9,00               | L-Grandes (63-73 Grs)                                   | 1,94              | 1,96              | Machos 300/370 Kg/canal R                                             | 3,64             | 3,67            |
| Ternera del país (200 kg.) (e/kg.)                                       | s/c               | s/c                 | Kg. vivo sobre granja                                | P.actual          | P.anterior        | Cochinillo (unidad)                                        | 72                | 73                | Kerman abierto limpio 20-22                     | 8,30             | 8,30               | M-Medianos (53-63 Grs)                                  | 1,70              | 1,72              | Machos 300/370 Kg/canal 0                                             | 3,35             | 3,38            |
| Vaca avileña                                                             | 1.000             | 1.000               | Cordero extra IGP                                    | 7,75              | 7,65              | Caracol                                                    | P.actual          | P.anterior        | Kerman abierto limpio 23-25                     | 7,80             | 7,80               | S-Pequeños (-53 Grs.)                                   | 1,46              | 1,48              | Machos más de 370 Kg/canal                                            | 3,74             | 3,75            |
| Vaca retinta                                                             | 1.050             | 1.050               | Cordero Segolechal                                   | 7,09              | 6,99              | Caracol de comercio                                        | 10,00             | 10,00             | Kerman abierto limpio +26                       | s/c              | s/c                |                                                         |                   |                   | Frisón R                                                              | 3,29             | 3,32            |
| Vaca cruzada  De abasto vivo (euros klilo)                               | 1.050<br>P.actual | 1.050<br>P.anterior | Lechal 10-12 kg<br>Cordero Nodriza y 2ª              | 6,65<br>s/c       | 6,55<br>s/c       | Caracol de granja                                          | 5,00              | 5,00              | Kerman grano<br>Larnaka grano                   | 16,50<br>s/c     | 16,50<br>s/c       |                                                         |                   |                   | Frisón O<br>Frisón P                                                  | 3,26<br>3,05     | 3,29<br>3,08    |
| Ternera cruzada 400-500 kg.                                              | 3,11              | 3,11                | Lechal 12-15 kg                                      | 5,87              | 5,87              |                                                            |                   |                   | Larnaka grano                                   | 3/0              | 3/0                | MERCADO DE CI                                           | UDAD R            | EAL               | Vaca E                                                                | 2,60             | 2,60            |
| Ternera cruzada +500 kg.                                                 | 3,07              | 3,07                | Recental 15-19 kg                                    | 5,22              | 5,22              | MERCADO DE AL                                              | BACETI            | Ε                 |                                                 |                  |                    | Cotizaciones de 19 de junio                             |                   |                   | Vaca U                                                                | 2,39             | 2,39            |
| Ternera del país                                                         | 2,90              | 2,90                | Pascual 19-23 kg                                     | 4,83              | 4,83              | Precios indicativos del 13 de j                            | unio              |                   | MERCADO DE LER                                  | MA               |                    | Cereales (euros/tonelada)                               | P.actual          | P.anterior        | Vaca R                                                                | 1,96             | 1,96            |
| Añojo cruzado 450-500 kg.                                                | s/c               | s/c                 | Pascual 23-25 kg                                     | 4,59              | 4,59              | Ganado de menos de un año                                  |                   |                   | Cotizaciones de 14 de junio                     |                  |                    | Cebada maltería                                         | s/c               | s/c               | Vaca 0                                                                | 1,83             | 1,83            |
| Añojo cruzado 500-550 kg.                                                | 3,30              | 3,30                | Pascual 25-28 kg                                     | 4,42              | 4,42              | Cordero manchego con I.G.P.                                | P.actual          | P.anterior        |                                                 |                  | P.anterior         | Cebada Pienso (+ 62 Kg/HI)                              | 180               | 185               | Vaca P                                                                | 1,53             | 1,53            |
| Añojo cruzado +550 kg.                                                   | 3,29              | 3,29                | Cordero grande 28-34 kg                              | 4,09              | 4,09              | Corderos hasta 10 kg                                       | 5,25              | 5,25              | Trigo tipo III                                  | 210              | 219                | Cebada Pienso (- 62 Kg/HI)                              | 174               | 179               |                                                                       | P.actual         | P.anterior      |
| Añojo del país<br>Toro del país                                          | 3,00<br>0,87      | 3,00<br>0,87        | Ovejas desvieje 1ª 50 kg<br>Ovejas desvieje 2ª 50 kg | 1,20<br>0,60      | 1,10<br>0,50      | Corderos de 10,5 a 15 kg<br>Corderos de 15.1 a 19 kg       | 5,25<br>4,77      | 5,25<br>4,77      | Cebada dos carreras Porcino cebado (euros/kilo) | 198              | 207<br>P.anterior  | Trigo gran fuerza (+300w)<br>Trigo media fuerza (-300W) | s/c<br>s/c        | s/c<br>s/c        | Ternero cruzado base 200 Kg prim.<br>Ternero cruzado base 200 Kg seg. | 2,89<br>2,61     | 2,92<br>2,64    |
| Toro charolaise y limousine                                              | 1,03              | 1,03                | Cereales                                             | 0,00              | 0,30              | Corderos de 19.1 a 23 kg                                   | 4,71              | 4,71              | Selecto                                         | P.actual<br>1,83 | 1,82               | Trigos Chamorro                                         | s/c               | s/c               | Ternero país base 200 kg primera                                      | 1,83             | 1,86            |
| Vacas distintas razas                                                    | 1,33              | 1,31                | Tm en origen                                         | P.actual          | P.anterior        | Corderos de 23,1 a 25,4 kg                                 | 4,68              | 4,68              | Normal                                          | 1,82             | 1,81               | Trigos panificables                                     | s/c               | s/c               | Ternero país base 200 kg segundo                                      | 1,73             | 1,76            |
| Vaca charolaise y limousina                                              | 1,39              | 1,37                | Cebada de 62 kg/hl                                   | 198               | 207               | Corderos de 25,5 a 28 kg                                   | 4,65              | 4,65              | Graso                                           | 1,81             | 1,80               | Trigos forrajeros                                       | s/c               | s/c               | Ternera cruzada base 200 primera                                      |                  | 2,17            |
| De abasto canal (euros klilo)                                            | P.actual          | P.anterior          | Trigo pienso 72 kg/hl                                | 210               | 219               | Corderos de 28,1 a 34 kg                                   | 4,23              | 4,23              | Cerdas desvieje                                 | 0,91             | 0,97               | Avena pienso                                            | s/c               | s/c               | Ternera cruzada base 200 segunda                                      | 1,89             | 1,89            |
| Ternera cruzada 180-240 kg. U                                            | 5,55              | 5,55                | Colza 9-2-42 (Hump-Imp-Gras)                         | s/c               | s/c               | Corderos de más de 34 kg                                   | s/c               | s/c               | Lechones (unidad)                               |                  | P.anterior         | Avena rubia previsión                                   | s/c               | s/c               | Ternera país base 200kg primera                                       | 1,44             | 1,44            |
| Ternera cruzada 180-240 kg. R                                            | 5,38              | 5,38                | Avena                                                | 251               | 260               | Oveja Extra                                                | 1,15              | 1,15              | Lechón tipo Lerma                               | 72               | 73                 | Centeno                                                 | s/c               | s/c               | Ternera país base 200 kg segunda                                      | 1,26             | 1,26            |
| Ternera cruzada 241-270 kg. U                                            | 5,52              | 5,52                | Girasol 9-2-44<br>Centeno                            | s/c<br>185        | s/c<br>194        | Oveja primera                                              | 0,65              | 0,65<br>s/c       | Vacuno (euros/kilo)<br>Ternera carne blanca     | P.actual<br>5,35 | P.anterior<br>5,35 | Triticales<br>Maíz secadero                             | S/C               | s/c<br>220        | Vaca desecho cruzada primera<br>Vaca desecho cruzada segunda          | 0,68<br>0,58     | 0,68            |
| Ternera cruzada 241-270 kg. R<br>Ternera cruzada +270 kg. U              | 5,41<br>5,53      | 5,41<br>5,53        | Paja paquete empacada                                | 100<br>75         | 75                | Lana<br>Cabrito y oveja                                    | s/c<br>P.actual   | P.anterior        | Ternera carne rosada                            | 5,35<br>5,19     | 5,35<br>5,19       | Leguminosas                                             | 215<br>P.actual   | P.anterior        | Vaca desecho país primera                                             | 0,36             | 0,58<br>0,48    |
| Ternera cruzada +270 kg. R                                               | 5,43              | 5,43                | Vacuno                                               | 13                | 13                | Cabrito 'fino' de 7 a 9 kg                                 | 5,04              | 5,04              | Añojo extra                                     | 5,18             | 5,18               | Heno de avena paquete grande                            |                   | 110               | Vaca desecho país segunda                                             | 0,38             | 0,38            |
| Añojo cruzado -330 kg. U                                                 | 5,59              | 5,59                | Kg canal sobre matadero                              | P.actual          | P.anterior        | Basto de 7 a 10 kg                                         | 4,53              | 4,53              | Añojo primera                                   | 4,89             | 4,89               | Heno de alfalfa paq. grande                             | 175               | 185               | ·                                                                     | -,               | -,              |
| Añojo cruzado -330 kg. R                                                 | 5,42              | 5,42                | Macho 331-370 kg (R,U)                               | 5,32              | 5,33              | Graso                                                      | s/c               | s/c               | Añojo corriente                                 | 4,78             | 4,78               | Veza grano (max. 10% Cereal)                            | s/c               | s/c               | Melón y sandía (27 de septiembre)                                     | P.actual         | P.anterior      |
| Añojo cruzado 331-370 kg. U                                              | 5,59              | 5,59                | Hembra 241-270kg                                     | 5,36              | 5,36              | Oveja extra                                                | 1,15              | 1,15              | Vaca extra                                      | 3,00             | 3,00               | Yero grano (max. 10% Cereal)                            | s/c               | s/c               | Melón IGP                                                             | s/c              | s/c             |
| Añojo cruzado 331-370 kg. R                                              | 5,44              | 5,44                | Pinto media pesos (R,O)                              | 4,82              | 4,82              | Lana entrefina corriente                                   | s/c               | s/c               | Vaca primera                                    | 2,50             | 2,50               | Guisantes                                               | 268               | 268               | Categoría extra                                                       | 0,29             | 0,29            |
| Añojo cruzado +371 kg. U                                                 | 5,59<br>5.42      | 5,59<br>5.42        | Porcino                                              | Darket            | Dankerin          | Leche (10 de mayo)                                         | P.actual<br>19,23 | P.anterior        | Vaca segunda<br>Vaca industria                  | 2,00             | 2,00<br>1,56       | Leguminosas (20/50% cereal)                             | S/C               | S/C               | Primera categoría                                                     | 0,26             | 0,26            |
| Añojo cruzado +371 kg. R                                                 | 5,43              | 5,43                | Cochinillos<br>Cochinillo Segovia 'Marca Garantí     | P.actual<br>a' 60 | P.anterior 60     | Leche oveja con D.O.                                       | 12,00             | 19,23<br>12,00    | vaca industria                                  | 1,56             | 1,56               | Oleaginosas                                             | P.actual          | P.anterior<br>s/c | Segunda categoría                                                     | 0,17<br>0,19     | 0,17<br>0,19    |
| Cereales (6 de junio) Precios euro por tonelada                          | P.actual          | P.anterior          | Cochinillo 4,5-7 kg                                  | а 60<br>54        | 54                | Leche oveja sin D.O.<br>Leche de cabra                     | 11,13             | 12,00             |                                                 |                  |                    | Colza (9% hdad. 2% imp. 44%<br>Pipa de girasol          | grasa) s/c<br>s/c | s/c<br>s/c        | Negra sin pepitas 1 cat. sandía<br>Negra sin pepitas 2 cat. sandía    | 0,19             | 0,19            |
| Maíz                                                                     | 232               | 235                 | Cerdas                                               | P.actual          | P.anterior        | Cereales (6 de junio)                                      | P.actual          | P.anterior        | MERCADO DEL EB                                  | RO               |                    | Girasol alto oleico                                     | s/c               | s/c               | Negra con pepitas 1 cat. sandía                                       | s/c              | s/c             |
| Cebada +62 kg/HI                                                         | 209               | 214                 | Cerda desvieje extra                                 | 0,83              | 0,87              | Cebada maltería                                            | s/c               | s/c               | Precios correspondientes al 17 d                |                  |                    | Cordero (sesión 29 de mayo)                             | •                 | **                | Negra con pepitas 2 cat. sandía                                       | s/c              | s/c             |
| Cebada -62 Kg/HI                                                         | 199               | 203                 | Cerda desvieje 1ª                                    | 0,74              | 0,78              | Pienso (+ 62 Kg/HI)                                        | s/c               | s/c               | Huevos                                          |                  | P.anterior         | Cordero tipo manchego                                   | P.actual          | P.anterior        | Blancas primera cat. sandía                                           | 0,19             | 0,19            |
| Cebada Caballar                                                          | 209               | 214                 |                                                      |                   |                   | Pienso (- 62 Kg/HI)                                        | s/c               | s/c               | XL super grandes (+73 gr.)                      | 2,88             | 2,89               | Corderos hasta 11 kg                                    | 5,77              | 5,67              | Blanca segunda cat. sandía                                            | 0,14             | 0,14            |
|                                                                          |                   |                     |                                                      |                   |                   |                                                            |                   |                   |                                                 |                  |                    |                                                         |                   |                   |                                                                       |                  |                 |



**VISOCIEDAD-CULTURA** 

### DÉCIMO ANIVERSARIO | UNA INTENSA JORNADA PARA CELEBRAR



El soberano, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se mostró agradecido durante los actos conmemorativos de su llegada al trono. / CHEMA MOYA (EFE)

## El rey renueva su compromiso y entrega con España pese a su «coste personal»

Felipe VI reivindica la coherencia El lema 'Servicio, compromiso que guía sus actos, siempre leales y deber' elegido para esta fecha a los valores de la Constitución

es su declaración de intenciones

El monarca recuerda la jura de la Carta Magna de la princesa de Asturias como garantía de futuro

**OTR-PRESS** / MADRID

Una década después de subir al trono, el rey Felipe VI reafirmó ayer su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades así como la coherencia que ha guiado y seguirá guiando todos sus actos, pese al «coste personal» de los mismos.

En una intensa jornada de actos, en los que estuvo acompañado de la reina Letizia, así como de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para conmemorar su proclamación, don Felipe quiso hacer un «balance con serenidad y perspectiva» de estos 10 años de reinado.

En su primer discurso como monarca ante las Cortes aquel 19 de junio de 2014, compartió con todos los españoles su «compromiso firme de total entrega a España, fundamentado en el texto constitucional». Y en ese camino continúa dos lustros después: «A la Constitución y a sus valores me he ceñido, y me ceñiré siempre, en el cumplimiento de mis responsabilidades», recalcó, asegurando que le sirven de «guía» en el ejercicio de sus funciones y que reflejan «el compromiso de un rey constitucional, que trasciende la exigencia del deber».

«Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida», señaló el hijo de Juan Carlos I, que precisó que en este tiempo ha procurado que este propósito se consolidara en sus ac-

## LAS FRASES

«Me reafirmo con entusiasmo en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra»

### «Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos»

«El servicio es inherente y parte medular del propósito de la Corona»

tuaciones como jefe de Estado. «Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos», prosiguió el monarca, que defendió que «esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos».

Implica también, admitió el rey, «esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar»

Con estas palabras, Felipe VI quiso referirse a las medidas que se ha visto obligado a adoptar en estos 10 años para preservar la imagen de la Corona y que le obligaron primero a romper con su hermana la infanta Cristina, a quien retiró el título de duquesa de Palma, y luego a distanciarse de su padre, a cuya herencia renunció y a quien retiró su asignación en marzo de 2020, meses antes de que se trasladara a Emiratos Árabes Unidos.

«Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la Jefatura del Estado», defendió el rey, para quien con ello la Corona contribuye, «por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad».

El monarca se refirió igualmente al lema que ha elegido para el emJUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

blema de este décimo aniversario, *Servicio, compromiso y deber*, que según incidió han sido los «pilares» en su desempeño. Servicio, indicó, «porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona», la cual, puntualizó «está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad». Un servicio, acotó, que «se impregna de los intereses, inquietudes y aspiraciones de todos los españoles».

Por lo que se refiere al compromiso, este es «entendido como obligación asumida», con la Constitución, «con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales». Dicho compromiso, incidió, «tiene continuidad en la Princesa de Asturias» como se manifestó con su juramento de la Constitución tras alcanzar la mayoría de

# Apunta que del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo correcto

edad. Y por último, deber, explicó, «porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar».

Así, resumió, los tres «son elementos inseparables de un todo, actúan en equilibrio y se refuerzan entre sí y articulan el ejercicio de mis responsabilidades en defensa de los intereses generales de España».

**ELOGIO A LA REINA.** Por otra parte, Felipe VI quiso tener unas palabras de elogio hacia doña Letizia, a quien agradeció su «gran apoyo» en estos años. Siempre se ha dicho que forman un buen tándem y que se complementan a la perfección. De ahí, sus palabras. «Con voluntad, dedicación y sensibilidad, su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables», resaltó.

También quiso mencionar a sus hijas y su «creciente apoyo». La princesa Leonor y la infanta Sofía, apuntó, «han empezado a vivir y comprender, con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje», al igual que los jóvenes de su generación, «las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo».

«Solidaridad, unidad y diversidad son valores que están protegidos en nuestro texto constitucional», resumió.

«Servicio, compromiso y deber son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona», agregó. «Sobre esta base seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado», prometió el monarca.

## CUANDO DON FELIPE Y DOÑA LETIZIA SON PAPÁ Y MAMÁ

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprenden a su progenitor con un brindis de agradecimiento 'fuera de guion', que el monarca recibió con gran emoción

**AGENCIAS** / MADRID

Fue la anécdota del día y también uno de los momentos más emotivos de la celebración cuando la princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron a su padre, el rey Felipe VI, con un brindis *fuera de guion* en el marco de un almuerzo con civiles condecorados y autoridades en el Palacio Real para conmemorar el décimo aniversario de la coronación del monarca.

«Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir», comenzaron las hermanas, ante un visiblemente sorprendido Felipe VI. Tras agradecer su asistencia a los invitados al almuerzo, la menor de ellas reivindicó todo lo aprendido durante estos 10 años, «lo que significa el compromiso» que los cuatro tienen «con todos los españoles», apuntó Sofía.

La heredera le tomó el relevo para pedir a los asistentes unirse en un brindis. «Por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos», prosiguió. «Mamá, papá, gracias», concluyó la infanta. Pocas veces se había visto al rey tan emocionado y colmado de orgullo. Tras sus palabras, ambas se acercaron primero a la reina y luego a don Felipe para darles un beso y se repitió el brindis

La comida tuvo lugar después de que el monarca pronunciara unas breves palabras dedicadas a los condecorados, que se sentaron intercalados entre las autoridades.

«Es una distribución un tanto original o distinta debido a la naturaleza de esta celebración. Queremos que todos estén en el mismo plano (...) Es una manera de mezclarnos y tener conversaciones y conoceros», justificó el rey sobre el reparto, que situó a la princesa y a la infanta en los respectivos extremos de la mesa.

Don Felipe remarcó: «Brindemos todos juntos por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Todos juntos por España. Vuestros actos nos inspiran a todos, vuestro espíritu de servicio es un modelo a seguir para cada uno de nosotros».

De menú, los comensales tomaron terciopelo de remolacha con binzas de tomate y bogavante, seguido de bonito en escabeche al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas, y de postre, milhojas de chocolate con turrón









1 · La princesa Leonor (d) y la infanta Sofía sorprendieron con un improvisado brindis en el que agradecieron el «ejemplo» de sus padres. 2 · El rey, durante su breve discurso en el almuerzo celebrado en el Palacio Real. 4 · Felipe VI se mostró muy emocionado tras las palabras de sus hijas. 4 · El acto contó con más de un centenar de asistentes. / POOL-CASA REAL

de Jijona, acompañados por vinos blanco, tinto y cava.

La comida fue elaborada por María José San Román, la chef vallisoletana afincada en Alicante ganadora de la Medalla de las Bellas Artes 2022, entregada por los reyes el pasado mes de abril en Cádiz.

Al acto de condecoración y almuerzo posterior asistieron, adeTras sus palabras, ambas dieron un beso a sus padres y todos volvieron a alzar las copas más de los reyes y sus hijas el presidente, Pedro Sánchez; los presidentes del Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; y otros poderes del Estado en ejercicio, como los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

**EMILIANO GARCÍA-PAGE** PRESIDENTE DE LA JUNTA

«Los debates sobre la Monarquía o la República eran muy importantes cuando los reyes lo decidían todo»



92%

**RESPIRÓ AIRE CONTAMINADO.** Casi la totalidad de los castellano-manchegos respiró aire contaminado por encima de los límites legales en 2023, según el informe desarrollado por Ecologistas en Acción.



XV LEGISLATURA | SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO

## Feijóo y el secesionismo cercan a Sánchez con la regeneración y la financiación singular de Cataluña

El presidente responde a las críticas desvinculando el concierto económico de un pago para investir a Salvador Illa, pero mantiene que el Gobieno reconocerá la particularidad de la región



LA FRASE

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO PRESIDENTE DEL PP

«Pedro Sánchez es incompatible con la regeneración democrática. Pero su principal problema no es con el Consejo del Poder Judicial sino con la Justicia»



PEDRO SÁNCHEZ JEFE DEL GOBIERNO

«Lo que asumí con ERC fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña»

### AGENCIAS / MADRID

La denominada regeneración democrática y el candente debate abierto por la financiación singular para Cataluña, centraron ayer las intervenciones de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso. PP y los independentistas de ERC y Junts cercaron al socialista con preguntas punzantes destinadas a ponerle en un apuro, que el jefe del Ejecutivo despejó como pudo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el fuego afirmando que la figura de Pedro Sánchez «ya empieza a ser incompatible» con la regeneración democrática y le avisó que «su principal problema no es con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino con la Justicia», en alusión a las investigaciones judiciales que afectan a su esposa y a su hermano.

A renglón seguido, preguntó al jefe del Ejecutivo si para él es regeneración democrática tener «un fiscal general del Estado al borde de la imputación», «romper en dos el Consejo Fiscal y obligar a los fiscales del Tribunal Supremo a actuar en contra de su conciencia» o «querer colar una ley para discriminar la libertad de prensa».

«¿Negar explicaciones a los españoles por la imputación de su entorno más directo es regeneración democrática? Un plan de regeneración democrática del señor Sánchez es como un manual de las buenas maneras del ministro Puente», ironizó. «No hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea presidente», le espetó, cosechando una prolongada ovación de la bancada popular, al tiempo que le recordó el plan de regeneración que el PP presentó en enero de 2023 con 60 medidas que «afectan a todas las instituciones».

En su turno, Sánchez garantizó que su Ejecutivo «va a afrontar esa regeneración democrática», con o sin la oposición, y que lo hará en los «próximos tres años» aunque al PP se le haga «larga la legislatura».

Además, decidió convertirse en oposición a determinadas comunidades del PP para ahondar en su réplica. «Vamos a contrastar con las cosas que ustedes hacen allí donde gobiernan», comenzó para poner como ejemplo la eliminación de la oficina de lucha contra la corrupción de las Islas Baleares.

El líder socialista también tuvo que *torear* con los independentistas al hilo de la financiación singular catalana que impulsa su Gobierno para sumar los apoyos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que permitan la investidura de Salvador Illa en la Generalitat.

El dirigente de ERC, Pere Aragonès, terció en la polémica desde Barcelona para advertirle que no aceptará «un maquillaje» del actual sistema de reparto, precisando que lo que reclaman es una financiación al margen del régimen común, un «concierto catalán». En el mismo tono, le avisó que no debe inten-

EL APUNTE

## El PP se abre a renovar el Poder Judicial

«Lo intentaremos si el PSOE no quiere romperlo», avanza el líder de la oposición

En el tira y afloja en que se ha convertido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer dispuesto a actualizar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado, «si el Gobierno no quiere romperlo».

«Lo vamos a intentar», manifestó en los pasillos del Congreso, antes de intervenir en la sesión de control al Gobierno, donde el jefe del Ejecutivo le culpó del «bloqueo» en la renovación de esta institución.

Tras las elecciones europeas, PSOE y PP han mostrado su disposición a retomar las negociaciones para desatascarlo, que ya estaban bastante avanzadas antes del parón de marzo por las citas electorales.

Eso sí, los populares han insistido en que esa renovación debe hacerse con mediación europea, como acordaron el año pasado el propio Feijóo y Pedro Sánchez, y sin chantajes.

Por lo pronto, no hay ninguna fecha para la próxima reunión, si bien desde Bruselas han dejado claro que esperan propuestas concretas de ambas formaciones antes de volver a sentarse a la mesa.

**AGENCIAS** 

tar «diluir» esa demanda «en un nuevo café para todos» y subrayó que Cataluña quiere «la llave de la caja».

Igual de incisiva, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le preguntó si Cataluña sólo merece una financiación justa si coloca a Illa en el Govern y le reprochó que negocie «el dinero que merecemos los catalanes» a cambio de esa investidura. «Y si no consigue colocar a Illa, ¿qué?, ¿que nos den a todos?, le preguntó.

En su alegato de defensa, Sánchez se afanó en desvincular el reconocimiento de unas cuentas propias para Cataluña de las negociaciones por la investidura de Illa y recordó que pactó con ERC reformar el sistema de financiación territorial y «reconocer una singularidad al pueblo catalán».

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024 **La Tribuna** 

## **EDUCACIÓN** | JORNADA

MANU REINA / CUENCA

ué emoción. Tras una carrera encabezada por un representante de cada uno de los países participartiendo con antorcha en mano desde las escaleras de la Catedral, el encendido del pebetero dio luz verde a la inauguración de los Juegos CarmeOlímpicos Sostenibles. Resultó un momento muy emocionante, con los alumnos agolpados en el patio, esperando el acierto de una de las profesoras a la hora de lanzar milimétricamente la flecha de fuego. Ni la altura que existe desde el colegio a la Plaza de Mangana impidió que todo saliera a pedir de boca a la primera. Sin más, todo listo para comenzar con numerosas actividades.

El director del centro y también del Comité Olímpico de Cuenca (Colinca), Josemi Solera, autorizó la participación de todos los territorios inscritos en la prueba. Así, los alumnos pudieron defender las banderas de Catedralivaquia, Torremangania, Cascoantiguopolis, Casascolganias del Sur, Jucarnia y Carmenia. Seis países diferentes que agruparon a alumnos «de todas las edades, desde los más pequeños hasta los estudiantes de sexto de Primaria». Porque el obietivo es que «vivamos una gran jornada de convivencia entre todos y que pasemos un gran día». Y así fue, como «colofón perfecto a un curso muy bonito donde no hemos parado de hacer actividades», apuntó.

Josemi incidió en que «queríamos aprovechar que este año se celebran los Juegos Olímpicos para inculcar a los alumnos la esencia de esta competición y pasárnoslo bien entre todos antes de irnos de vacaciones». Sin olvidar, tampoco, que esta actividad tiene también como objetivo «conocer y aprender todos los principios de desarrollo sostenible».

Los alumnos, con brazalete identificativo en representación de su propio país, participaron en una serie de actividades que diseñaron los propios profesores del centro. El reto era conseguir el máximo número de puntos posible, teniendo en cuenta que «el compañerismo y la cooperación entre todos, con mayores y pequeños, otorgaba bonus». Tras una jornada especialmente divertida y entretenida, y en vistas a que mañana dicen adiós al presente curso y se marchan ya a



Los alumnos y el claustro del CEIP El Carmen posan todos en familia durante la celebración de los 'Juegos CarmeOlímpicos Sostenibles'. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO: MANU REINA

# ALUMNOS OLÍMPICOS

Los escolares del CEIP El Carmen despiden el curso con una recreación olímpica impecable y disfrutan en «convivencia» con los emocionantes 'Juegos CarmeOlímpicos Sostenibles'

disfrutar de las vacaciones veraniegas, el Comité Olímpico de Cuenca hizo una ceremonia para la entrega de medallas.

PARTICIPANTES. Los estudiantes del CEIP El Carmen estaban encantados con la iniciativa. Pablo Izquierdo apuntó que «me parece bastante chulo que hagan este evento y justo antes de irnos de vacaciones». En la misma línea se mostró Daiara Expósito, que destacó que «las olimpiadas son muy entretenidas y hemos disfrutado muchísimo con todas las actividades».

El ingenio también ilusionó a los



Una profesora lanza la flecha para el encendido del pebetero.

pequeños. Rodrigo Solera apuntó que «los nombres de los países participantes me han parecido muy originales y creativos». Pero no solo fue eso lo que despertó el entusiasmo de los estudiantes, sino también el «lanzamiento de la flecha», como a María Redondo, quien reconoció que «me ha impresionado» e incluso «no me lo esperaba para nada».

Sin duda, una jornada marcada por el entretenimiento y un colofón perfecto a más de nueve meses de estudio. El CEIP El Carmen vuelve a dejar el listón muy alto y sus alumnos son claramente de talla olímpica.



RODRIGO SOLERA ALUMNO

«Los nombres de los países participantes me han parecido muy originales y creativos»



PABLO IZQUIERDO ALUMNO

«Me parece bastante chulo que hagan este evento y justo antes de irnos de vacaciones»



**JOSEMI SOLERA**DIRECTOR DEL CEIP EL CARMEN

«Queríamos celebrar una jornada divertida de convivencia con todos nuestros alumnos»



MARÍA REDONDO ALUMNA

«El lanzamiento de la flecha me ha impresionado y no me lo esperaba para nada»



DAIARA EXPÓSITO ALUMNA

«Las olimpiadas son muy entretenidas y hemos disfrutado muchísimo de todas las actividades» 18CUENCA

La Tribuna Jueves 20 de Junio de 2024

## ROBERTO SANZ ARGUDO

## «A pesar de todo, creo que hay que tener confianza en el ser humano»

**ESCRITOR** 

J.L.E. / CUENCA

Un futuro marcado por la cuarta guerra mundial es el escenario que elige Roberto Sanz (Cuenca, 1988) para construir la trama de la novela con la que debuta como escritor. Anochecer tenido de rojo (Editorial Círculo Rojo) es el título de una novela en la que los protagonistas, Mateo, un teniente comprometido con restaurar las comunicaciones, y Eki, un cabo marcado por el sufrimiento de la guerra, se enfrentan a desafíos en medio de un mundo caótico, desolado por la destrucción, y la esperanza por un futuro mejor.

Roberto Sanz, que estudió Humanidades en Cuenca y es profesor de Lengua y Literatura en Villares del Saz, admite lo mucho que ha disfrutado a la hora de escribir esta novela. No será la última porque ya esta manos a la obra con otra.

## ¿Qué es esta distopía que lleva el título de *Anochecer teñido de rojo*?

Es una distopía que tiene lugar en el futuro, aunque no doy una fecha concreta. Estamos en una cuarta guerra mundial y la novela es el escenario de varias historias que confluyen, que se van combinando, algunas más cercanas y otras más lejanas, en unos escenarios. Permite ver cómo las personas viven y reaccionan ante una situación tan nefasta como puede ser una guerra que afecta a todo el planeta.

## ¿Cuenca tiene protagonismo?

El protagonista es de aquí, de Cuenca. Está en el frente, en la frontera de Polonia, y cuando le dan un permiso To prompt the prompt of the pr

E. LEÓN

de vacaciones regresa a su casa después de dos años sin saber realmente qué es lo que se va a encontrar.

¿Han influido las producciones audiovisuales con argumentos distópicos a la hora de escribir la novela? El género distópico me encanta, tanto en novela como en cine o televisión. Siempre echaba en falta saber más. Normalmente en lo que es el producto audiovisual estamos en Estados Unidos o en Londres, pero nunca nos muestran lo que pasa en el resto del planeta. Yo quería dar esas pinceladas de diferentes luga-

res, de otras personas, con gente importante, que está dentro del Gobierno o del ejército, y gente que sigue haciendo su vida de la manera más normal que puede dentro de este conflicto.

## ¿La historia de esta novela ofrece motivos para la esperanza?

Creo en la esperanza. Espero dar un rayo de luz. Creo que al final, a pesar de todo, hay que tener confianza en el ser humano.

## Se trata de tu primera novela. ¿Qué te ha llevado a escribir?

Siempre he intentado escribir, pero se perdían las cosas, no sé el porqué, si por el miedo... A la vez, también sentía una necesidad. Un día me vino la idea. Tenía varias ideas en la cabeza y cuando vi la oportunidad de juntarlas en esta historia es lo que me llevó a escribir. Empecé y lo disfruté mucho.

## Entiendo que no será la única novela que vas a escribir...

De hecho, durante la presentación, ya anuncié que estoy trabajando en la segunda parte.

#### ¿Dejas un final abierto en *Anoche*cer teñido de rojo?

Lo que es la trama principal tiene el final cerrado. Pero en la novela hay varias subtramas y más historias.

## ¿Qué es lo más complicado del proceso de escribir?

Lo más complicado es ver que no me pierdo dentro del argumento. Hay varios personajes, hay varias tramas y subtramas. No quería perderme en ninguna de ellas. Ha sido, sobre todo, la organización de la evolución de las tramas y los personajes para que nadie se perdiera en la lectura.

## La novela la has autoeditado. ¿Te lo planteaste así desde el principio o intentaste publicarla en editoriales tradicionales?

Cuando la empecé a escribir ni siquiera pensaba en el hecho de publicarla. Luego, cuando la vi con forma y que me estaba gustando fue cuando quise dar ese paso. Me informé en internet y a través de conocidos. Vi que es difícil llegar a las editoriales clásicas, que el proceso es más lento y que no eres tan protagonista del proceso de edición. Una de mis exalumnas ya había autopublicado con la editorial Círculo Rojo, vi el resultado, me gustó y fue lo que me animó a contactar con ellos. No fue la única editorial de autoedición con la que contacté. Haber sido partícipe de la edición, la corrección, la maquetación o el diseño de portada me ha hecho que lo disfrutará aún más porque era algo totalmente desconocido para mí.

#### ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del proceso?

Ha sido muy emocionante. El momento que más me gustó fue cuando estábamos con la maquetación porque pude intervenir para hacer símbolos de los números de cada capítulo, las letras y demás. Cuando vas viendo esa forma de libro...

## Acabas de presentar la novela. ¿Cómo es, por ahora, la respuesta de los lectores?

Al principio me daba miedo la opinión de la gente, si iba a gustar o no, porque obviamente no puede gustar a todo el mundo. Pero, de momento, la respuesta está siendo muy positiva. De hecho, hay vecinos del barrio, que son de diferentes edades, que están muy 'picados' con la novela. O también mis alumnos, algunos de ellos hasta me dicen que 'es el primer libro que me estoy leyendo de verdad'. La acogida está siendo muy satisfactoria.

### > SEMANA SANTA

## El cartelista de 2025 se elegirá mediante designación directa

La Junta de Diputación de la Junta de Cofradías decidió, en la reunión que celebró el martes, que la elección del cartelista para la Semana Santa del año que viene se lleve a cabo mediante la modalidad de designación directa. Los estatutos de la institución nazarena establecen dos modalidades, sometidas a votación cada año: designación directa o concurso. La designación directa contempla la presentación de candidaturas por parte de las hermandades en el plazo establecido y la Junta de Diputación decidirá. / JDC



### SOCIEDAD

## CuenCANP organiza un recorrido a pie por el solsticio de verano

REDACCIÓN / CUECNA

La Asociación Cultural Cuen-CANP organiza este viernes un recorrido a pie con motivo de las actividades previstas por la celebración del solsticio de verano. La actividad consiste en un itinerario corto circular a pie, con salida a las siete de la tarde desde el Recreo Peral, para recorrer seis kilómetros siguiendo un tramo del Camino Natural del Júcar y parte del recorrido R4 'Entre dolomías' de la guía Espacio natural. El paseo terminará con una cena popular en el mismo punto de salida.

MUNICIPAL | HOSTELERÍA

# La nueva ordenanza de terrazas será «acorde» a los tiempos

El Ayuntamiento promueve una campaña informativa entre el medio centenar de locales que disponen de esta instalación y se extenderá hasta la apertura del plazo de solicitud el 8 de julio

JUANJO DEL TORO / TARANCÓN

Las terrazas y veladores presentes en el municipio contarán a partir de este año con una nueva ordenanza reguladora «acorde» a los tiempos recientes. Así lo pone de relieve la teniente de alcalde, Riánsares López, que ayer presentó, junto al jefe de la Policía Local, Alfonso Cortés, y el concejal de Seguridad, José Víctor Hontana, la campaña informativa con la que trasladarán el mensaje a los hosteleros del municipio.

Tras la aprobación en los últimos meses de la nueva ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en establecimientos de hostelería y asimilados en la vía pública, los establecimientos deberán solicitar la correspondiente autorización a partir del próximo 8 de julio. Una ordenanza catalogada como «necesaria» que se demoraba desde la situación de excepcionalidad vivida durante la crisis sanitaria del Covid-19.

«El objetivo principal tras la pandemia es regular las situaciones anómalas de la ordenanza anterior, que no estaba actualizada», destaca López para poder brindar tanto a nivel técnico como a nivel legal una «mejor herramienta» para todos los técnicos municipales. Esta solicitud deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. «Insistimos en la necesidad de concienciar entre todos, iremos informando también de manera pre-



La céntrica avenida Miguel de Cervantes concentra gran parte de las terrazas al aire libre instaladas en el municipio. / JJ.TT.

sencial para regular esta situación», subraya la edil sobre las medidas que llegarán al cerca de medio centenar de locales en el municipio que ya disponen de estas instalaciones.

**NOVEDADES.** Siguiendo los criterios técnicos elaborados estos meses, esta ordenanza incluye importantes actualizaciones como es el

límite de 20 metros para estos espacios, así como el cambio en los criterios de los precios, pasando del actual pago respecto al número de sillas y mesas, a pagar por el espacio de ocupación de suelo público. El horario de apertura de las terrazas arrancará a las ocho de la mañana y el de cierre variará según el día, de domingo a jueves será a

las doce de la noche, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo se extenderá hasta las dos de la madrugada. Además, el montaje y desmontaje de las mismas deberá realizarse dentro del horario mencionado. Se podrá solicitar tanto de forma anual como temporal, en este segundo caso, desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre.

#### SOLIDARIDAD

## Daniel Caballero llega a los 16.000 euros recaudados en el ecuador de su reto

REDACCIÓN / TARANCÓN

El reto '12 meses, 12 tumores, 12 maratones' del atleta taranconero Daniel Caballero llega a su ecuador consiguiendo hasta el momento más de 16.000 euros de recaudación dirigidos a la investigación contra el cáncer.

Esta nueva meta alcanzada para la recaudación de fondos se consigue tras completar la sexta maratón de este reto en la localidad madrileña de Cercedilla, donde disputó el pasado domingo el Maratón Alpino Madrileño. Además, en dicha carrera también participaron los atletas del Reajo Fontense, Eduardo Collado, Jonás Cañete, José María Fernández, Javier Fernández y Antonio Rodríguez, todos ellos consiguiendo un gran resultado deportivo añadido a la causa solidaria que persiguen. Asimismo, la gran acogida de este maratón y los buenos resultados obtenidos tanto a nivel económico como emocional, vienen después de que el pasado viernes Caballero recogiera una de las distinciones al Mérito Deportivo que concede el Gobierno regional por los valores al deporte.

Tal y como adelantó el atleta taranconero a *La Tribuna*, la próxima maratón de este reto llegará en el mes de septiembre, tras el parón del verano y será también en la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, adelanta que se están llevando a cabo los primeros pasos para preparar la última maratón de este reto que tendrá lugar en el mes de diciembre en el municipio.

**CULTURA** | DONACIONES

## La Racal y la familia Lozano estrechan lazos artísticos con la entrega de la obra 'Obreros Rurales'

JUANJO DEL TORO / TARANCÓN

Tras diez años de compromiso pendiente entre la colección Emiliano Lozano y la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras (Racal), el pasado viernes se llevó a cabo la entrega de la obra del pintor Emiliano Lozano *Obreros Rurales* al director de la academia, Miguel Ángel Jiménez Monteserín.

La obra, fechada en 1970, obtuvo el primer premio en la exposición provincial de Cuenca, motivo que impulsó a que fuese ésta la pieza donada según afirma a *La Tri*-

buna María Fernández de Teherán, la representante de la familia. La obra de Lozano tiene distintos tipos de categoría siendo la temática más abundante la costumbrista, característica de la pieza donada.

«Él representaba muchos obreros y agricultores y esta obra pertenece a este tipo de obra tan emblemática y característica», señala la representante sobre una donación que, aunque confiese que por diversos motivos se demoró en el tiempo, fue un compromiso que se quedó «paralizado pero no olvidado».

Marino Poves, miembro de la

Racal y principal interlocutor entre ambos agentes, detalla que la idea de esta donación surgió a raíz de su conferencia *La pintura de Emiliano Lozano: su valor artístico y etnográfico* realizada en el municipio y, posteriormente, en la sede de la academia en la capital conquense.

Poves apunta que fue uno de los académicos, José Luis Cavero, quien lanzó la posibilidad de que la academia tuviese un cuadro del ilustre vecino: «La idea surgió tras la ponencia, en una conversación entre Cavero y José Emiliano Lozano, hijo del pintor y popular-



Acto de entrega de la pieza 'Obreros Rurales', con presencia de la Racal. / F.L.

mente conocido como Josemi, quien no dudó en aceptar la propuesta», argumenta.

Fueron distintas circunstancias las que fueron alargando este acto y el fallecimiento de Josemi hace

dos años no lo paralizó, pues dejó por escrito que se llevase a cabo. Además, Poves destaca que este cuadro llegue «casi a la par» que la taranconera Antonia Fernández pase a formar parte de la Racal.

# La Diputación mejora las instalaciones deportivas de 56 centros educativos

Martínez Chana señala durante la visita al Colegio Rural Agrupado Retama que «las políticas están teniendo efecto y este colegio ha pasado de 6 a 16 niños»

**REDACCIÓN** / CUENCA

La Diputación de Cuenca publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la provincia para la mejora de instalaciones deportivas de centros de enseñanza de Infantil y Primaria con un alumnado menor de 25 niños y niñas. Concretamente se van a invertir más de 600.000 euros en la mejora y rehabilitación de 56 colegios ubicados en municipios con poca población.

Precisamente, uno de estos centros es el Colegio Rural Agrupado Retama, de Pozorrubio de Santiago, donde estuvo el presidente provincial, Álvaro Martínez Chana, junto a la delegada de la Junta en Cuenca, Marían López, y el alcalde de esta localidad, Juan Manuel Barranco, acompañados por su Corporación y por la diputada regional, Paloma Jiménez, y la diputada provincial, Mayte Megía.

Martínez Chana comprobó la buena salud que tiene este colegio, que es un buen ejemplo de que las políticas están teniendo su efecto, ya que, tal y como ha comentado el primer edil, ha pasado en cinco años de 6 a 16 niños y tiene el futuro asegurado porque hay más vecinos en la edad de 0 a 3 años, por tanto, el «fenómeno de la despoblación es reversible».

Desde la Diputación, van a continuar trabajando por la igualdad de «servicios y oportunidades» para los niños que viven en el medio rural conquense con respecto a



**Álvaro Martínez Chana visita una de las aulas del CRA Retama.** / DIPUTACIÓN

aquellos que lo hacen en una ciudad o en un pueblo más grande.

El dirigente de la institución provincial señaló que, concretamente, el centro educativo pozorrubiero va a recibir una ayuda superior a los 17.000 euros que va a servir para eliminar el actual arenero donde anidan los insectos y puede generar problemas; en su lugar establecer un solado de seguridad e instalar elementos de juego deportivo. El objetivo es crear un patio activo con una pequeña zona de escalada, una canastita de minibasket o un juego

de multideporte. También, Martínez Chana reiteró el convencimiento de que el deporte es una alternativa de ocio que «ayuda a luchar contra la despoblación», y en este sentido, manifestó que desde la institución provincial «lo hacemos con palabras pero, lo que es más importante, con hechos, por esta razón en este 2024 hemos superado por primera vez en la historia de la Diputación los tres millones de euros destinados al área de Deportes». Por último, subrayó el trabajo que se hace desde los ayuntamientos más pequeños.

**DIPUTACIÓN** | SERVICIOS

# Los ayuntamientos disponen de 180.000 euros para puntos limpios

El diputado de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, subraya que el objetivo que buscan es mantener las instalaciones limpias y en las mejores condiciones

REDACCIÓN / CUENCA

Los ayuntamientos ya tienen a su disposición las ayudas de la Diputación, con un importe de 180.000 euros, para la limpieza y acondicionamiento de los puntos limpios de la provincia, que se ejecutaron en el marco del proyecto Cuenca-Piensa, así como para mejorar los accesos a los mismos. Así lo destacó el diputado de Medio Ambiente, Rodrigo Molina, al recordar que aunque la gestión de estas instalaciones es una competencia municipal, muchos de las localidades tienen delegada en la Diputación la recogida y tratamiento de los residuos pero no la limpieza y clasificación de los residuos. Por este motivo, y ante la situación económica de los consistorios se puso en marcha esta convocatoria para frenar el deficiente estado de conservación de muchos de ellos.

Molina detalló que la cuantía individualizada para cada solicitante será máxima del 75% del presupuesto del proyecto con un máximo de 2.400 euros por beneficiario.

PANORAMA

## La vivienda de mayores

## reabrirá sus puertas el próximo 1 de julio

REDACCIÓN / CUENCA

Puebla de Almenara volverá a contar con una vivienda de mayores, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el próximo día 1 de julio. El alcalde, Javier Ramírez, recordó que dotar de este recurso asistencial a la localidad ha sido «una prioridad» del actual equipo de Gobierno, porque «era urgente contar con este recurso para evitar que nuestros mayores sufran el trauma de tener que abandonar nuestro pueblo por no poder ser atendidos debido a su situación personal».

Además, Ramírez incidió en la «gran necesidad» que tienen, en especial los municipios de menor número de habitantes, de contar «con recursos asistenciales destinados, sobre todo, a las personas mayores». «Con la puesta en marcha de esta vivienda, además de dar respuesta a esta demanda, generamos empleo que también es muy importante para que otro colectivo, en este caso el de quienes buscan un trabajo, tengan la posibilidad de quedarse a vivir en nuestros pueblos».

El edificio que alberga la vivienda de mayores fue acondicionado. La inversión proviene de fondos proporcionados por el grupo de acción local Adesiman, y con la participación del Ayuntamiento.



Vecinos de Puebla de Almenara, junto a la vivienda. / PP

POZORRUBIO DE SANTIAGO

## Destinan 15.000 euros a mejorar las instalaciones deportivas

REDACCIÓN / CUENCA

El Gobierno de Castilla-La Mancha colaboró por el Avuntamiento de Pozorrubio de Santiago en el arreglo de la piscina municipal, que abrirá sus puertas esta mis-ma semana. La aportación del Ejecutivo regional a la mejora de la piscina asciende a 13.000 euros y los trabajos consisten en la mejora de los dos vasos de la piscina, que se han lijado y aspirado para posteriormente aplicar un tratamiento que actúa como barrera protectora. Asimismo, se han llevado a cabo varias reparaciones en la instalación eléctrica.

AGRICULTURA

## La ayudas propician que 365 jóvenes se incorporen al campo

REDACCIÓN / CUENCA

Un total de 365 jóvenes de la provincia solicitaron incorporarse a la agricultura y la ganadería en la última convocatoria de ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo indicó el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, que valoró muy positivamente este dato pues «supera las expectativas iniciales». Atribuye este hecho a las «condiciones muy ventajosas de la convocatoria», pues la ayuda básica para la incorporación ha pasado de 27.000 a 37.000 euros».



#### **ATLETISMO**



## Los atletas del Rujamar logran tres nuevas medallas

REDACCIÓN / CUENCA

La temporada de pista avanza y los campeona-tos de España están a la vuelta de la esquina. Los atletas del Rujamar Atletismo Cuenca siguen par-ticipando en las pruebas para lograr las marcas mí-nimas. Este pasado fin de semana compitieron en varias ciudades. En Ciudad Real tuvo lugar el Campeonato de Castilla-Pista y pruebas menores al que han asistido seis atletas. Lydia Ballesteros se alzó con el oro en la prueba de 5.000 Marcha Absoluta, José Carlos Cano logró la plata en 400 va-llas y Aída López el bron-ce en lanzamiento de jabalina. En categorías menores, Vicente Mayor domo y Jorge Ruiz se alza el primero en lanzamiento de discto y el segundo en 300 Marcha. Hasta Castellón se desplazaron Alonso Paños y Alejandro de Nieves para tomar parte en 800 metros. Alonso no tuvo suerte en la serie más rápida. Por su parte Hinarejos realizó su me-jor carrera de 400 vallas y logró marca personal.



## «ESTOY AGOTADO»

Isidoro Gómez Cavero deja la presidencia del Rebi Cuenca después de «pelear» durante más de dos décadas y pide al Ayuntamiento que «se involucre con el club»

MANU REINA / CUENCA

o puedo más. estoy agotado». Así de tajante se muestra Isidoro Gómez Cavero, que presentó su dimisión como presidente del Rebi Cuenca en la asamblea de socios después de dos décadas al frente del mismo. El ex presidente del club es claro y recalca que «no tenemos instalaciones que cumplan con las normativas y me he cansado de pedir una v otra vez». También «me he cansado de meter dinero y no puedo más, de verdad, porque te gastas un dineral».

El futuro del Rebi Cuenca es bastante oscuro. La incertidumbre es una realidad y preocupa mucho el devenir. La opción más viable, teniendo en cuenta la situación, es que se formalice una junta gestora de un año, aunque «tampoco sabemos si al profesionalizarse la Liga Asobal es posible que pueda darse la opción». Habría que esperar «para ver qué pasa». Cavero apunta que ahora mismo «el club está muy por encima de sus posibilidades»

El ex presidente del Rebi Cuenca apunta que el Ayuntamiento «tiene que dar un paso al frente e involucrarse mucho más». De hecho, es necesario un «apoyo institucional mayor para la categoría que tiene el club». Y una de las razones es el estado de las instalaciones del pabellón El



Sargal. Cavero apunta que sería ideal «tener más socios y masa social, pero tampoco es viable porque el pabellón da para lo que da y no cabemos».

En estos 20 años, con dos etapas diferentes, «me he comprometido desde que estoy aquí, pero llega un momento en el que no puedes más». Y ese momento «ha llegado». Cavero también está cansado de «pelear y pedir a empresas».

Su trayectoria como presidente es extraordinaria porque ha situado al Rebi Cuenca entre los mejores clubes del balonmano nacional, hasta el punto de que es el «quinto equipo con más temporadas» en la máxima categoría. Lleva tanto tiempo que incluso es actualmente el presidente más longevo de Liga Asobal.

A partir de ahora se abre un plazo de quince días naturales para presentar candidaturas. Si hubiera más de dos, habría que crear una comisión electoral formada por cinco asociados del club. Si solo hubiera una, el club ya tendrá presidente. Si nadie da un paso adelante, la junta saliente tendría que seguir durante un plazo de 30 a 60 días más en el que se seguiría intentando encontrar alguien que se haga cargo. Sí, a pesar de todo, sigue sin haber nadie. Gómez Cavero podría aguantar un año como máximo al frente de una gestora antes de proceder a la disolución del club.

ISIDORO GÓMEZ EX PRESIDENTE DEL REBI CUENCA

«El club está ahora mismo muy por encima de sus posibilidades»

«El Consistorio tiene que dar un apoyo institucional mayor para la categoría que tiene el club»

«Me he cansado de meter dinero y no puedo más, de verdad, porque te gastas un dineral en todo este tiempo»

«Me he comprometido siempre desde que estoy aquí, pero llega un momento en el que no puedes más»

**BOLOS SERRANOS** I XVI CIRCUITO DE LA DIPUTACIÓN

# Diez pruebas por delante para demostrar la puntería

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Circuito de los Bolos Serranos que organiza la Diputación contará en esta decimosexta edición con la participación de diez municipios de la provincia. La primera prueba tendrá lugar este fin de semana en Portilla y concluirá el último fin de semana de agosto en Uña, donde se decidirá el campeón de este año.

Así lo destacó durante la presentación de esta edición el diputado de Deportes, Abel Fresneda; el jefe de servicio, Nacho Lillo; y el jefe de sección, Alberto Lumbreras. Un acto que tuvo lugar en el juego de bolos del Recreo Peral donde estuvieron alcaldes de los municipios participantes y aficionados a este deporte de la capital conquense.

Fresneda subrayó la importancia de este circuito por ser un deporte insignia e identitario de una parte importante de la provincia como es la Serranía y que permite mantener vivas las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos y darlos a conocer a las nuevas generaciones para que estos bolos serranos no desaparezcan.

El diputado detalló que cada uno de los 10 municipios puede inscribir a unos 14 jugadores aunque en cada una de las pruebas sólo pueden participar cuatro por cada equipo. Las competiciones se realizarán en las tardes de los sábados con inicio a las 17,30 horas. Como viene siendo habitual en los circuitos deportivos que organiza la Diputación, además de contar con ayudas económicas para la realización de las pruebas, la institución colabora con los seguros de responsabilidad civil, promoción, cartelería y con los regalos que se dan a los participantes del mismo.

Fresneda recordó que una de las peculiaridades de este circuito es que en cada uno de los pueblos que hacen de anfitriones para las pruebas se juegan con sus propias normas por lo que son ellos



Abel Fresneda lanza un bolo serrano. / DIPUTACIÓN

los que aportan en juez que dirige la competición donde se otorgan los puntos que darán la victoria final al equipo que más acumule.

Por último, el diputado defendió la necesidad de seguir apoyando e impulsando estas tradiciones que contribuyen a dar vida a los pueblos por la cantidad de personas que se desplazan y el ambiente de convivencia que generan logrando convertir en un día de fiestas las competiciones.





GRUPO B

**ROBERTO MORALES (EFE)** 

e la misma manera que el nombre de Italia aparece en el camino de los éxitos de la selección española en la Eurocopa, el rival ante el que desató sus años de mayor gloria, sus dos últimas dolorosas despedidas del torneo tuvieron ese sabor a 'vendetta' ante un combinado que, tras conquistar la última edición, está en la misma fase de renovación. Hoy en Gelsenkirchen se pone en juego el liderato del Grupo B tras el triunfo de ambas en el debut.

De los penaltis parados por Casillas y el decisivo marcado por Fábregas en 2008, hasta la mayor exhibición en una final, el 4-0 de Kiev en la final de la edición de 2012, la 'Azzurra' fue víctima.

Pero a una selección como la transalpina nunca se la debe subestimar. Con un sentimiento y carácter competitivo heredado de generación en generación, saldó cuentas pendientes con la Roja en el camino hacia el éxito. Su segunda Eurocopa, una menos que su rival. Dos selecciones ubicadas en un escalón inferior al de las favoritas desde el que se sienten cómodos.

Las dos semifinales de Liga de Naciones teñidas de rojo en los dos últimos duelos, presentan a España como un bloque más rodado en los tiempos de cambio. Con Luis de la Fuente al mando de un retoque de modelo poco vistoso en la estadística pero muy efectivo en el campo. En 45 minutos, el equipo de los extremos con Lamine Yamal y Nico Williams aumentando su verticalidad, ya había sentenciado su duelo ante Croacia.

La opción de poder rotar el equipo al completo para hacer todos partícipes, en caso de un triunfo positivo ante la 'Azzurra', invita a pensar que



Dani Olmo, con el balón, es la única posible incógnita dentro del once titular de De la Fuente, ya que el catalán podría entrar en lugar de Pedri. / J.J.GUILLEN (EFE)

# LA SELECCIÓN ESPAÑOLA, ANTE SU ÚLTIMO VERDUGO

La Roja puede certificar su clasificación a octavos de final si logra derrotar a una Italia que fue su 'bestia negra' en los dos últimos campeonatos continentales de 2016 y 2021

De la Fuente no meterá retoques. Con Aymeric Laporte, recién recuperado de una sobrecarga, perdiendo su posición de privilegio ante Nacho. Con Rodri y Álvaro Morata recuperados de sus leves molestias para asumir liderazgo como capitanes.

España, segunda selección más goleadora tras Alemania y con una media con el riojano que supera a todos los últimos seleccionadores.

perdió la posesión 111 partidos después en un choque en su puesta de largo. Pasa de liderar clasificaciones de posesión y fiabilidad en el pase a ser la decimotercera del torneo continental.

MONTAÑA RUSA. Todavía vigente campeona de la Eurocopa, Italia no llega entre las favoritas. La montaña rusa que ha vivido en los últimos seis años, quedándose fuera

de dos Mundiales pero con el oasis en el desierto de un título inesperado, aumenta la incertidumbre sobre una selección en reconstrucción que trabaja para volver al lugar donde otrora se situaba.

Con Luciano Spalletti como arquitecto, el bloque transalpino está empezando a dar la sensación de que, al menos, sabe a lo que quiere jugar. El planteamiento de su técnico es quizá algo rompedor con el estilo clásico que se coloca en el imaginario colectivo de los aficionados, pues su intención es la de ganar, sí, pero jugando bien. Solo ha perdido un partido desde su llegada.

Indiscutible en el centro del campo, Nicolo Barella provocó un cisma por la posibilidad de no estar ante Albania por molestias en el cuádriceps. Jugador clave de la 'Nazionale', lo demostró con el gol de la remontada ante los

balcánicos. Es el termómetro de Italia. Si él está bien, su equipo tiene posibilidades. Una selección que, además, llega sin una estrella clara, sin un nombre destacado, sin un hombre que pueda solucionar los partidos. Sin ese jugador, la fuerza del grupo es el mantra que se repite en el país transalpino. Eso sí, no está la plantilla exenta de grandes futbolistas acostumbrados a pelear al máximo nivel.

## **SEIS DATOS A TENER EN CUENTA**

## **Buffon, el más** protagonista

Gianluigi Buffon, portero que es una leyenda de Italia y que protagonizó una etapa de enfrentamientos repletos de respeto y admiración mutua con Iker Casillas, es el futbolista con más participaciones en un compromiso entre la 'Azzurra' y la Roja con 13 apariciones. Ganó dos, empató seis y perdió cinco, encajando un total de 15 goles. Le siguen David Silva y Leo Bonucci con 11 encuentros.

## 2012

## El año de la gran 'paliza'

Nunca antes de la final de Kiev en la Eurocopa 2012 hubo tanta superioridad de una selección sobre otra. España pasó por encima de Italia, 4-0, con goles de David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres y Juan Mata. Es el resultado más abultado en una final de la historia del campeonato continental. El anterior era el 3-0 que Alemania Occidental (RFA) consiguió ante la Unión Soviética en la edición de 1972.

## **Disgustos** para la Roja

De las derrotas tanto en la Eurocopas 2008 y como en la de 2012 se tomó su particular venganza la selección italiana en los dos últimos certámenes. La 'Azzurra' eliminó a la Roja en 2016, con autoridad (2-0) en octavos de final, y la fortuna cayó de su lado en la tanda de penaltis de las semifinales en 2021. cuando dejó a puertas de la gloria al equipo dirigido entonces por Luis Enrique tras su mejor partido en Wembley

## **Morata atrae** las miradas

Además de los lazos con Italia, donde ha triunfado en su liga y juega esta Eurocopa barajando la idea de regresar al país de nacimiento de su mujer España en fases finales de la Eurocopa y puede dar caza con dos tantos a Michel Platini como segundo artillero histórico de la competición.

## 822

## La nueva reina del pase

Con España dando un giro a su estilo y jugando más vertical, aparece Italia como la nueva reina del pase tras la primera jornada de la Eurocopa 2024. Dio 822, la que más de todas las selecciones, el pasado sábado contra Albania, y completó 763. Muy por encima de Portugal (712 pases de los que completó 622 frente a la aguerrida República Checa) y Alemania (697 y 657 buenos en el duelo inaugural ante Escocia).

## **Campeonatos** sin corona

La selección española aspira a su cuarto título de

EL TIEMPO23

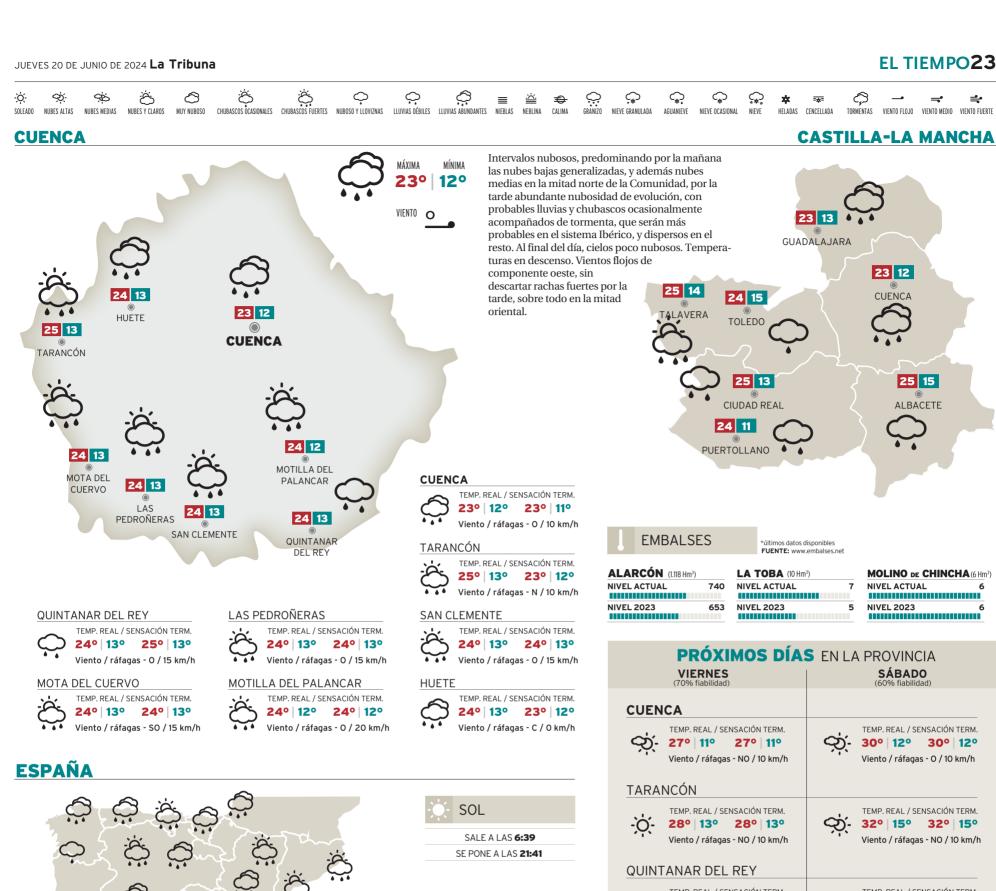





25 15



DIARIO INDEPENDIENTE

EDITA: LA TRIBUNA DE CUENCA

OSÉ LUIS PINÓS

Redacción, Administración y Publicidad: Calle Carretería, 32 - 1º - CP. 16002 - Cuenca Teléfono: 969 23 58 37. Fax: 969 23 51 65 Correos electrónicos: redaccion cuenca delicidade de

Correos electronicos: redaccion.cuenca@diariolatribuna.com; administracion.cuenca@diariolatribuna.com; publicidad.cuenca@diariolatribuna.com Depósito legal: CU-156-2013.

Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LE

EDICIÓN DIGITAL: www.latribunadecuenca.es / correo electrónico: redaccion.cuenca@diariolatribuna.co

#### EL TIEMPO EN CUENCA HOY I MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 23

| MÁXIMA | 220 |                | HOY | MAÑANA                    | PASAD |  |  |
|--------|-----|----------------|-----|---------------------------|-------|--|--|
|        | 25  | CUENCA         | ٥   | <i>⇔</i> ;                | Ġ.    |  |  |
| MÍNIMA | 120 | TARANCÓN       | Ä   | -\\doc{\doc{\doc}{\doc}}  | φ.    |  |  |
| MINIMA |     | LAS PEDROÑERAS | Ä   | -\\doc{\doc{\doc}{\doc}}- | φ.    |  |  |

JOSÉ LUIS MUÑOZ

# Un bonito regalo para el Ayuntamiento

o acostumbro a introducir en estos artículos experiencias ni alusiones personales, pero hov toca hacer una excepción, porque del asunto que voy a hablar se algunas cosas y no hay más remedio que contarlas en primera persona o, si se quiere, en primera persona colectiva, porque no solo hablo de mí sino de un grupo de personas, no muy numeroso pero sí bastante compacto, que nos vimos inmersos, de buen grado y con encomiable entusiasmo en la singular aventura de poner en marcha un periódico, el mismo edificio que ahora recibe el Ayuntamiento como bonito regalo sin saber -y es cosa muy curiosa– qué hacer con él.

Diario de Cuenca nació a la vida el 4 de junio de 1942, día de Corpus Christi, con el título de Ofensiva, nombre muy combativo y apropiado para aquellos tiempos posbélicos que, cuando empezaron a languidecer, aconsejaron incorporar una nomenclatura más pacifista y se eligió otra más aséptica y, desde luego, nada comprometida. Ocurría esto a la altura del año 1962, en que las dos cabeceras convivían marcando la transición de una a otra y por fin el 1 de junio de 1963 quedó en solitario el título definitivo, acompañado, eso sí, del subtítulo de «Periódico provincial del Movimiento», que de-

sapareció en 1966, quedando ya desde en-

tonces sola la denominación principal. El escenario físico era el que desde su implantación había sido la sede del periódico, en la que hoy llamamos Plaza de la Hispanidad, en un esquinazo de la Casa Caballer, casi dando pared con pared con la iglesia de San Esteban. En la planta baja estaban los talleres, que habían sido la imprenta de Ruiz de Lara hasta que fueron expropiados por la República y a continuación pasaron al nuevo régimen ganador de la guerra civil. Era una sola nave, ocupada por las ruidosas y encantadoras linotipias, dos máquinas planas para imprimir uno a uno los pliegos, y las cajas, donde varios habilidosos cajistas manipulaban con una rapidez increíble los tipos móviles para formar los títulos. Todo aquello era para mí, joven y recién llegado, un espectáculo maravilloso. En el primer piso estaban la redacción, la administración y el archivo, si es que se puede dar este título a lo que allí había. A esa redacción, a una mesa situada en una esquina, detrás de la puerta, llegué yo para estrenarme como periodista. El local era, por decirlo de una manera suave, cochambroso pero con un extraordinario ambiente decimonónico, ideal para reproducir en cualquier película de época y no solo por el espacio físico sino por el increíble espectáculo humano que allí se repro-

ducía cada jornada. Para nosotros fue un auténtico regalo. que nos llegó el día de San Julián de 1977, cuando estrenamos el nuevo edificio recién construido de nueva planta en la calle Astrana Marín, sobre un solar cedido por el Ayuntamiento que dirigía Andrés Moya López, con proyecto firmado por el arquitecto Miguel Ángel Ortí Robles. Era la primera vez que en la ya larga historia de la Prensa en Cuenca un periódico podía disponer de una auténtica sede propia e independiente, no subordinada ni compartida con otros intereses. La redacción tenía un espacio amplio y luminoso, con ventanales abiertos al exterior y un espacio acristalado, independiente, para el redactor jefe. Era una redacción ruidosa, con el constante teclear de las máquinas de escribir a todo ritmo, los teletipos tableteando sin parar, los teléfonos sonando de manera intermitente. Había fumadores enturbiando el aire con el humo de los cigarrillos. Nada que ver con las redacciones silenciosas y asépticas de hoy.

En la enterada estaba la cafetería, a cargo del incombustible Marcelino Valero, personaje curioso como pocos. Los talleres quedaban, como es cosa natural, en la planta baja y ahí la empresa no hizo ningún esfuerzo especial porque los medios

técnicos seguían siendo deficientes y, desde luego, muy lejos de lo que debería corresponder a un periódico moderno, en una sociedad situada ya a las puertas de la revolución tecnológica que habría de traer consigo, en seguida, la informática y el offset. Nos trajeron una rotoplana viejísima, de tercera o cuarta mano, pero que al menos imprimía sobre bobinas de papel continuo y que tenía la notable particularidad de poder imprimir a dos tintas sus páginas nobles (primera, centrales y última). Novedad importante fue la implantación de un pequeño y artesanal taller de fotograbado que permitía garantizar la realización de planchas fotográficas para cada número.

A SALTO DE MATA

La maquinaria se estropeó cuando estaba en plena faena de impresión del número del 31 de julio de ese mismo año. Apenas se habían impreso 300 ejemplares y el director tomó una decisión heroica: continuar el trabajo en la vieja rotoplana que aún seguía instalada en la calle Aguirre. Había un motivo muy especial para realizar ese esfuerzo (que los ejemplares maquinistas del periódico llevaron a cabo sin problemas): la noticia de ese día era la espectacular boda de José Luis Perales y Manuela Vargas, que había tenido lugar en la iglesia de San Pablo. Sería, sin duda -y lo fue– alimento muy apetecible para los lectores. De manera que, gracias a ese fortuito incidente, del periódico de ese día hay dos versiones, una de 300 ejemplares a dos tintas y el resto impreso solamente en negro.

Todo ello se quebró cuando por infausta e injusta decisión del gobierno socialista presidido por Felipe González, se decretó el cierre de la cadena estatal, poniendo en liquidación todas las cabeceras. Nadie pujó por la de Diario de Cuenca. De acuerdo con la pertinaz costumbre vigente en esta ciudad, todo el mundo se lavó las manos y si te he visto no me acuerdo. Se publicó el último número el 24 de abril de 1984, quedando el edificio en situación de abandono hasta que fue entregado, en condiciones ciertamente precarias, a la Facultad de Bellas Artes, cuyos estudiantes desarrollaron ampliamente su espíritu creativo con toda clase de expresiones artísticas que produjeron un notable deterioro de la instalación. Posteriormente se entregó al ministerio del Interior para situar en él la comisaría de policía, que ahora se traslada a un espacio que parece mejor acomodado para sus necesidades, con lo que no solo queda libre y disponible el edificio. sino que también podrá terminar el bochornoso espectáculo de ver cómo una calle peatonal está invadida de modo constante por coches que nunca debieron estar en ella.

De esta manera, el Ayuntamiento recupera la plena propiedad sobre este edificio. Es un bonito regalo que puede solventar alguna de las variadas carencias que tiene el consistorio en materia de locales. Pero dicen que aún no han pensado qué hacer con él. Maravilloso.

(En la foto de Pinós, el cajista Arsenio Lara explica a alumnos del instituto Fernando Zóbel cómo se manejaban los tipos móviles para hacer los títulos).

